#### Fuerte decisión en plena campaña electoral

Después de la elección en México, Biden decidió endurecer las reglas para pedir asilo en EE.UU\_\_\_...

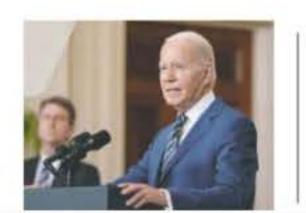

W.CRONISTA.COM

Pasajes en cuotas Crece una nueva versión del plan "PreViaje"\_\_P.19

## El Cironista

MIÉRCOLES

5 DE JUNIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- · PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.613.476 ♥-2,75 — Dow Jones 38.711 0,36 — Dólar BNA Mayorista 916 0,05 — Euro 1,09 0,05 — Real 5,29 0,03 — Riesgo país 1494 5,66

EL BCRA SOLO PUDO SUMAR U\$S 48 MILLONES

BUENOS AIRES . ARGENTINA

## El escenario financiero se complica: subió el dólar, cayeron las acciones y el riesgo país dio otro salto

Con menor oferta de divisas de los exportadores, las cotizaciones financieras volvieron a aumentar y el CCL quedó arriba de los \$1300

Las acciones y bonos argentinos sufrieron una severa caída este martes. No ayuda el clima en los mercados globales, pero tampoco la incertidumbre que todavía domina el escenario político, con un Congreso que muestra señales de resistencia a las políticas de déficit cero y proyecta dificultades para la aprobación final de la Ley Bases. Los ADR que cotizan en Wall Street cayeron hasta 8%, el S&P Merval medido en dólares retrocedió a su nivel más bajo desde abril y el riesgo país trepó 5,6% hasta casi los 1500 puntos,

Hubo que pagar 30% más el GNL

importado para resolver la crisis

de suministro de gas \_\_ R.4

su máximo valor desde marzo. El reservas u\$s 49 millones. \_\_\_P. 14



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

> OPINIÓN

'invisible' que nadie quiere eliminar

Contador público y \_p. 3\_\_\_

contagio llegó al precio del dólar, con un blue que llegó a \$ 1265. Algo parecido sucedió con el CCL, que superó la barrera de los \$ 1300 y no creció más porque algunas empresas del sector energético liquidaron bonos en dólares y ayudaron a contener la cotización. En el mercado hay inquietud por el hecho de que el Central tenga que afrontar el pago este mes de una parte del swap con China. En este marco, el BCRA solo pudo sumar a las

> ZOOM EDITORIAL

alimentos: cuando

hay que poner foco

el hambre llama,

Subdirector Periodístico

Reparto de

Horacio Riggi

\_\_p. 2\_\_

El tributo

José Luis Ceteri periodista económico



PIDEN COMPENSACIÓN MÁS ALTA POR ENERO

### Frente a los avances en Diputados, Milei avisó que vetará los proyectos que aumenten el gasto

La oposición dialoguista y el kirchnerismo acordaron un cambio en la fórmula jubilatoria

El presidente Javier Milei volvió a encabezar ayer la reunión de gabinete. Su reaparición fue un gesto destinado a mostrar control sobre la gestión, un día después de la asunción de Guillermo Francos como ministro coordinador. En un diálogo con los periodistas acreditados, el primer mandatario se mostró tajante ante la chance de que la Cámara de Diputados vote una norma que modifique la movilidad jubilatoria. La

posición del Ejecutivo quedó clara: todo proyecto que incremente el gasto será vetado. Lo que deberá evaluar el jefe de Estado con sus funcionarios políticos, es el rol que tomó ayer la oposición dialoguista (la UCR y bloques federales), que finalmente consensuaron con el kirchnerismo un texto que aumenta la compensación a los jubilados por la inflación de enero (sube del 12% que dio el Gobierno a 20%). \_\_\_\_P. 9

ANALISTAS ESPERAN IPC EN TORNO A 5%

#### La inflación de mayo trae un dato para observar: el precio de los alimentos dejó de caer

La inflación de mayo quebró una tendencia que se verificó en los meses previos: mientras que los regulados eran el factor que impulsaba el alza, los alimentos quedaban por abajo del promedio. Esta vez las mediciones privadas coincidieron en que ese punto no se cumplió: para EcoGo, el IPC tuvo una variación de 4,9% y el rubro Alimentos, 6,1%. Algo similar informó FIEL, que midió 4,8% en el índice general y 6,8% en el rubro que más incidencia tiene para definir la línea de pobreza.\_\_\_P.4y5

#### DEL TUIT DEL DÍA



"Lo importante es que a nadie le falte para comer y el Gobierno está incumpliendo su obligación constitucional con una alevosía repugnante" Juan Grabois Dirigente social UTEP

#### EL NÚMERO DE HOY

-22,3

el porcentaje de caída de inversión en abril, sin inflación, según OJF. Acumula baja de 20,8% el cuatrimestre

#### DOOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

# Sumadas la iglesia católica y la evangélica, apenas concentran el 5% de los comedores de la Argentina. El resto está en manos de dirigentes sociales y fundaciones

### Reparto de alimentos: cuando el hambre llama, hay que poner foco

iciembre de 2023. El dirigente social Juan Grabois llama a Javier Milei. Son casi opuestos, pero tienen buen diálogo. La charla se centra en cómo va a impactar el ajuste en los sectores más carenciados. La recomendación de Grabois es que preste especial atención a los comedores y a la distribución de alimentos. Milei, que había asegurado antes de asumir la Presidencia, que la Argentina iba a entrar sin lugar a dudas en un período de recesión con inflación, técnicamente conocido como estanflación, lo escucha y le dice que le va a decir a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que lo llame. De hecho, el Presidente había asegurado públicamente que la única "billetera abierta" iba a ser la de Capital Humano. Grabois nunca recibió el llamado de Pettovello.

En febrero de 2024 Grabois es el puente para acercar la iglesia al Presidente. Es que el Episcopado junto a la iglesia evangélica tienen experiencia en el manejo de comedores sociales. Pero más allá de la experiencia, sólo para graficar el poderío real de abarcar un tema tan sensible, sumadas la iglesia católica y la evangélica, apenas concentran el 5% de los comedores de la Argentina. El resto está en manos de dirigentes sociales y fundaciones.

Ayer la secretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y Grabois se cruzaron en un áspero diálogo tras una audiencia ante la Cámara Federal por la distribución de los alimentos almacenados.

A la salida de la audiencia, en los pasillos de Comodoro Py, Grabois, según relataron las agencias de noticias, le reclamó a la funcionaria por la falta de entrega de los alimentos y Gianni le replicó que dejara "de robar".

"Cuca chorra", le rebatió Grabois, aludiendo a una antigua militancia kirchnerista de la ahora funcionaria de La Libertad Avanza, ante lo cual Gianní emprendió la retirada devolviendo el adjetivo de "chorro" e insistiendo: "Dejá de robar".

Más allá de las acusaciones hay una realidad y una pregunta que por ahora no tiene una respuesta convincente. ¿Si la decisión de Milei fue que la billetera abierta la iba a tener Capital Humano, por qué Pettovello demoró en la entrega de los alimentos?

Los datos del ajuste en los más necesitados también son elocuentes y se pueden medir. Sólo a modo de ejemplo, en diciembre de 2023 se repartían a diario en el comedor más grande, que es el de Constitución, 12 ollas de 50 litros para darle de comer a 3500 personas. En enero de este año, apenas un mes después, en el mismo comedor se repartía exactamente el doble: 24 ollas de 50 litros para 7000 personas. Esta semana se están repartiendo 30 ollas de 50 litros para 8000 personas. El nivel de pobreza de la Argentina no es responsabilidad de este Gobierno. Pero sí es responsabilidad de este Gobierno, y no basta sólo con ser honestos, que los alimentos almacenados, que tienen que llegar a los comedores, se repartan en tiempo y forma.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### CREDITO: RED X

#### Santa Cruz pagó deuda a la Nación

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó ayer en sus redes sociales una foto junto al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. La imagen puede traducir un momento protocolar, pero el jefe del Palacio de Hacienda, acompañado por Pablo Quirno, lo caratuló como un "cambio de época". "¿Vino a pedir plata? No, vino a cancelar deuda de la provincia con la Nación por \$23.000 millones. Se comprometió también a cancelar para antes de fin de año deudas de electricidad y gas por más \$20.000 millones". El elogioso texto del ministro no aludió a un tema de interés mutuo: la finalización de las represas de Santa Cruz, un pedido de China en el marco de la renovación del swap.





La frase del día

Javier Milei

Presidente de la Nación

"Luis Caputo está más firme que todo el Edificio de Casa Rosada, es el mejor ministro de la historia. Nicolás Posse es historia"

#### OPINIÓN

#### José Luis Ceteri Contador público y periodista económico



## El tributo 'invisible' que nadie quiere eliminar

egún datos del Ministerio de Economía y dejando de lado las cuestiones estacionales, la recaudación tributaria total ascendió a \$31.339.473 millones en el primer cuatrimestre de este año.

El podio está integrado por el Impuesto al Valor Agregado (que aporta un 37,08%); aportes y las contribuciones patronales de la Seguridad Social (21,85%); y el impuesto a las Ganancias (14,10%). Estos tres recursos explican el 73,03% del total de la recaudación acumulada al mes de abril.

Este número no incluye al impuesto a las Ganancias de la mayoría de las empresas, que cerraron el ejercicio el 31 de diciembre, que venció en mayo. Tampoco incluye los vencimientos de las declaraciones jurada (DDJJ) anuales de Ganancias y Bienes Personales de los contribuyentes individuales, que se viene prorrogando por el demorado paquete fiscal que por estas horas se discute en el Congreso.

Mucho atrás le siguen: los tributos por el comercio exterior (8,35%); impuesto PAIS (7,18%); impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (7,17%); impuesto a los combustible (1,07%).

En los últimos puestos aparece Bienes Personales, con sólo el 0,65% y un paquete con el resto entre los que está el Monotributo.

Sin embargo, en los datos oficiales nada se dice sobre el mayor impuesto que verdaderamente contribuye, desde hace más de 20 años, a aumentar los ingresos fiscales y es la falta de reconocimiento de la inflación en cada uno de los tributos.

Lo que respalda normativamente este impuesto son dos leyes: la 23.928 y la 24.073. A pesar de haber superado en algunos períodos el 200% de inflación, inexplicablemente ninguna de las normas autoriza el reconocimiento pleno de la inflación en los montos de las deducciones, mínimos y en las escalas que utilizan para liqui-



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

dar los tributos.

Esmás, por sitodavía quedaran dudas de la intencionalidad detrás de esta cuestión, en el Congreso se encuentra congelado un proyecto deley paracrear la unidad de valor tributaria, para ser utilizada en la creación de una unidad de medida para que exista un mecanismo permanente de actualización.

En momentos en que se está encarando una nueva reforma, que no cambia la matriz que viene casi intacta desde los años '90, sino que sólo se trata de un cambio de lugar de "los muebles de la casa", buscando la manera de conseguir un peso más de recaudación, sería conveniente revisar la justificación teórica que tiene cada tributo:

Es un tributo que no distingue la capacidad contributiva del que lo paga. Por ese motivo es regresivo, incluyendo los rubros de la canasta básicadealimentos, contribuyendo a aumentar la indigencia en el país.

Se aplica por el devengado y no por el criterio del percibido; o sea, el débito fiscal que genera la obligación en el pago del impuesto nace al emitirse la factura y no en el momento de su cobro.

Esto produce que, salvo las Mi-

cro y Pequeñas Empresas, se tenga que pagar el impuesto antes de haberlo cobrado. En el paquete fiscal se propone, de una manera hipócrita, exhibir en las facturas la incidencia que produce el impuesto en los bienes y servicios, en lugar de reducir la alícuota.

#### LOS APORTES Y LAS **CONTRIBUCIONES DE LA** SEGURIDAD SOCIAL

Con el mal concepto que llevan de provocar el "alto costo laboral argentino", son las que sostienen al alicaído sistema previsional y al desfinanciado régimen nacional de obras sociales. Desde los años '90 existen numerosos ejemplos de puestas en práctica de medidas de flexibilizaciones y blanqueos laborales y reducciones de contribuciones patronales, sin que hayan movido "el amperímetro" de la recaudación.

Parece no entenderse que sólo la mejora de la economía será terreno fértil para que aumenten las contrataciones y formalizaciones laborales y no sólo lo que se encuentra escrito en una ley, por más beneficioso que sea.

#### **IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

Por ser progresivo, ya que permite medir mejor la capacidad contributiva, se da el caso más significativo de injusticia tributaria. Por el desconocimiento de la inflación, latasa máxima nominal del tributo del 35%, que rige para las personas como para las empresas, se ve notoriamente superada hasta llegar aniveles inimaginables, por la tasa efectiva que finalmente termina abonándose. Todos los adelantos que se hacen (anticipos, retenciones y movimientos bancarios) se descuentan a valores históricos en las declaraciones juradas anuales del impuesto.

Esto sucede a pesar de los altos índices de inflación que existen, que no se reconoce en el impuesto.

#### **IMPUESTO PAIS**

Ubicado en un buen lugar en la tabla de posiciones de la recaudación tributaria, normativamente vence el 22 de diciembre de este año, según una interpretación del Ministerio de Economía del gobierno anterior. Su base imponible finaliza el día en que se elimine el cepo y se unifiquen los tipos de cambio.

Javier Milei dijo que sería el primer impuesto que eliminará pero, por lo expresado, parece un resultado obvio que podrá darse simplemente por el transcurrir del tiempo y por la trayectoria del plan económico, más que producto de una decisión autónoma del gobierno.

#### **IMPUESTO AL CHEQUE**

Todos los gobiernos lo han criticado, pero todos lo necesitan.

En rigor, no tiene jerarquía teórica de impuesto. No grava el consumo, tampoco la renta ni el patrimonio, fue ideado como un indicador que por los movimientos bancarios le permite al Estado suponer que los contribuyentes en el futuro tendrán base imponible justificada proveniente de los impuestos justificados.

Sin embargo, en más de 20 años de existencia, a pesar que hubo un amague en el año 2016, no se lo permite descontar íntegramente de los tributos auténticos. Este derecho solamente lo tienen las Micro y Pequeñas Empresas y lo tendrán las grandes inversiones si se aprueba el régimen de incentivo de las grandes inversiones (RIGI) que figura en el paquete fiscal que sería aprobado por el Congreso. Su recaudación, que es disputada habitualmente, se destina el 100% a la ANSES.

#### **BIENES PERSONALES**

A pesar de la baja recaudación que genera, siempre es la vedette de todas las reformas que se proponen. En el 2016, cuando salió el blanqueo anterior, para favorecer la adhesión a la exteriorización se lo proponía disminuir a los 5 años.

Ahora como un efecto réplica del gobierno actual, se propone hacerlo desaparecer. Habrá que ver si esta decisión se puede sostener en el tiempo.

#### IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

El gobierno actual se cansó de prometer que iban a ser eliminados, como eje de su política económica. Entonces, si así fuera, habrá que ver con qué impuesto se reemplaza el aporte significativo que hacen a la recaudación tributaria o qué "gasto" deja de financiarse.\_\_\_

#### © El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA, California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO PARA EL INVIERNO

## Las importaciones de gas costaron casi 30% más en dólares tras la crisis

Sin llegar con la obra pública para el invierno, la Secretaría de Energía reforzó las compras de buques de GNL. La tercera licitación, junto con la compra directa, costó u\$s 200 millones

...... Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El barco comprado de urgencia, sin licitación, en plena crisis de desabastecimiento de gas, costó casi un 30% más en dólares.

Así se desprende de información oficial, publicada por la empresa estatal Energía Argentina (ex ENARSA), que es la que se encarga de realizar estas importaciones, en base a lo que le indica la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo.

En el "Detalle de cargamentos GNL comprados para el 2024", se observa que la compra realizada a Petrobras, que llegó al país el martes de la semana pasada, tuvo un costo total de u\$s 21.760.000. Por el volumen que traía, eso da un precio de 12,8 dólares por millón de BTU.

Según se indica, la compra fue realizada el lunes 27 de mayo, y llegó al puerto de Escobar el martes 28 de mayo. Ante la urgencia, la compra fue realizada de manera directa, sin previa licitación, una herramienta a la que acuden todas las empresas públicas para dar mayor transparencia. De hecho, así fueron comprados el resto de los otros 27 barcos adquiridos este año.

Al comparar este precio con los barcos adquiridos antes de la crisis del gas, se observa que costó casi un 30% más. En la primera licitación, realizada el 19 de marzo, ENARSA compró 10 barcos a un promedio de 9,991 dólares el millón de BTU. En la segunda, realizada el 23 de abril, adquirió otros 10, a 9,966 dólares el millón de BTU.

Después vino la compra directa en medio de la falta de abastecimiento. Tras los cortes a estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles, el Gobierno debió por primera vez en años cortar contratos "en firme". Si bien hizo una compra de urgencia, ese martes que llegó el buque, no inyectó gas ante problemas en los pagos.

Por una gestión de la canciller, Diana Mondino, con su par de Brasil, se logró destrabar el pago y el miércoles comenzó a inyectar gas al sistema. Pero durante un día hubo más de 100 industrias con cortes, que pagan contratos más caros para no sufrir cortes.

Chirillo, el secretario de Energía, explicó por qué compraron el barco de forma directa, sin licitación. "El 22 de mayo por la urgencia de la situación, y viendo que la presión en los ductos caía, se decidió comprar un barco en forma directa. Decidimos comprar un barco sin hacer licitación, porque sino, te lo entregan dentro de dos meses", afirmó en declaraciones radiales.

Luego hubo una tercera licitación, el 28 de mayo, durante la semana crítica, donde se adquirieron 7 nuevos barcos de GNL, a un precio promedio de 12,10 dólares el millón de BTU.

El total de buques adjudicados al 3 de junio de este año es 28, pero con uno que quedó del 2023, serán 29.

La crisis de gas ocurrió en mayo, cuando se disparó el consumo de gas debido al mayo más frío desde 1980, según indicó Chirillo. En todo el mes, estaba planificado que llegaran 3 barcos de GNL. En el mismo mes del 2023, con menos frío, habían llegado al país 7 barcos. Y el año pasado se contaba con 2 buques para regasificarlos, uno en Bahía Blanca y otro en Escobar. Este año se contrató sólo el de Escobar.

Durante todo el 2023 se compraron 44 barcos de GNL. Para este 2024, se llevan adquiridos 28. Lo cierto es que si bien funciona el gasoducto Néstor Kirchner para llevar el gas de Vaca Muerta a uno de los grandes centros de consumo, lo hace a la mitad de su capacidad: inyecta 11 millones m3/día, cuando podría hacerlo por 24 millones. Para eso, se necesitarían las plantas compresoras.

En la planificación inicial, la ex secretaria de Energía, Flavia Royón, dijo que debían inaugurarse en octubre pasado, durante el gobierno anterior. A 6 meses de la asunción del nuevo gobierno, no están terminadas. Siendo junio, recién se espera que una de ellas pueda arrancar con las pruebas de funcionamiento a mediados de mes.

Con las nuevas importaciones realizadas, analistas consultados por El Cronista estiman que está asegurado el
abastecimiento durante el invierno, sobre todo por la depresión de la actividad económica e industrial. Si bien con la
programación de barcos es
probable que no se finalice la
obra pública, el Gobierno trabaja en "swaps" de energía con
Bolivia y Brasil.



## Con las tarifas pisadas, los alimentos empujan la inflación

\_\_\_\_ Victoria Lippo \_\_\_\_ mlippo@cronista.com

La inflación de mayo quebró la tendencia que mostró en los últimos meses: mientras que los regulados eran el factor que impulsaba el alza, los alimentos quedaban por abajo del promedio desde enero. Las mediciones privadas coincidieron en una aceleración en esta categoría.

En abril, la inflación fue de 8,8% y la suba más significativa la tuvieron vivienda, agua, electricidad y gas, con un alza del 35,6% en el mes, mientras que alimentos y bebidas subieron 6%.

Esto se reflejó en que los precios regulados anotaron una suba del 18,4%, contra un alza del 9,9% en los estacionales, y un aumento del 16,5% en los servicios, contra un 6,3% que registraron los bienes.

Según los datos anticipados de mayo, esta tendencia se quebró. En el quinto mes del año iba a empezar la indexación del precio de las tarifas finales



de luz y gas. Sin embargo, el Gobierno decidió posponer esta actualización para evitar su impacto sobre el IPC, que ya reflejaba las dinámicas alcistas de estas divisiones.

Por otro lado, las consultoras reflejaron una aceleración en los precios de los alimentos por encima del nivel general, algo que no ocurría desde enero. Vale aclarar que en general los alimentos son los que mayor incidencia tienen dentro del indicador general, algo que no se cumplió en los últimos meses.

Según EcoGo, los precios de los alimentos en mayo se aceleraron respecto del mes anterior y además se ubicaron por encima del nivel general estimado por la consultora.

Los alimentos y bebidas en esta medición subieron un 6,1% mientras que para el nivel general se ubicó en 4,9%. Reflejó



Los alimentos son los que más inciden en la inflación.

también una suba contra abril, cuando los alimentos subieron 5,6% según la consultora dirigida por Marina Dal Poggetto.

Algo similar informó FIEL, que ratificó que se sostiene la tendencia a la baja y estimó que el IPC del quinto mes del año en CABA fue del 4,8%, mientras que la suba en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 6,8%. La mayor alza la registraron en bebidas alcohólicas y bienes y servicios varios (9,2%). En el sentido contrario, los gastos en vivienda subieron un 4,9%.

Dentro de los alimentos y

En mayo iba a empezar la indexación de las tarifas de luz y gas, pero el Gobierno decidió posponerla

Los precios de los alimentos subieron por encima del nivel general, algo que no ocurría desde enero

bebidas la verduras frescas y congeladas fueron las que más se encarecieron, mientras que las frutas mostraron la principal baja. Este sería el primer mes en los últimos tres en los que los bienes aumentaron más que los servicios (5,7% vs. 3,5%), lo mismo que los estacionales por

encima de los regulados (5,7% vs. 2,4%) y el nivel general.

Orlando Ferreres estimó que en mayo la inflación fue del 4,6% mientras que en alimentos fue del 6%. Si bien esta categoría se ubica tercera entre las que más subieron, fue la de mayor incidencia en el nivel general.

LCG indicó que la inflación de alimentos en mayo promedió el 4,2%, empujada por las subas de bebidas e infusiones, condimentos y verduras.

Los alimentos tienen aún un mes más de flexibilización de importaciones de la canasta básica, una medida tomada por el Gobierno para asistir a la baja de los alimentos locales y que, según señalaron, ayudaron a contener la inflación: mientras que el acumulado de febrero a abril fue de 21%, los productos importados anotaron subas de hasta 18% y caídas de hasta un 22%.

## Economía & Política



#### "Sandra Pettovello incumple las leyes de seguridad y emergencia alimentaria"

Victoria Tolosa Paz Diputada UxP



El RIGI apunta a inversiones de más de u\$s 200 millones y nivel local se pide que no tengan ventaja importadora

A LA ESPERA DE TRATARSE EN EL SENADO

## Inversiones: pese al avance de la Ley Bases, llegarían recién en 2025

Si bien la Ley Bases incluye el RIGI, los inversores miran otros elementos, como la letra chica, el consenso político y las elecciones legislativas de 2025. La apertura del cepo, clave

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_ mlippo@cronista.com

El Gobierno confía en conseguir la aprobación de la Ley Bases, en la que incluyó el polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La oposición dialoguista obtuvo cambios sobre la norma que busca beneficiar a las inversiones de más de 200 millones de dólares con beneficios fiscales y garantías como el acceso al Mercado Libre de Cambios.

Sin embargo, entre las empresas coinciden en un "wait and see" y cuestionan que la inversiones lleguen antes de finales del año próximo. Están "esperando a ver cómo se acomoda todo". No solo a partir de la Ley Bases y su letra final, sino que también miran que puede pasar con las elecciones legislativas de 2025.

No ven grandes anuncios en el corto plazo y aguardan a analizar el apoyo legislativo que obtenga el Gobierno el año próximo. A raíz de eso, dicen que verán los desembolsos y marcos regulatorios, de los que esperan seguridad en el mePara las empresas mineras, la propuesta de elevar las regalías que paga el sector es un "contrasentido"

diano y largo plazo.

Una explicación a la atención por la solidez política la ofrece el presidente de CAME, Alfredo González, quien consideró que en Argentina, los descalabros macroeconómicos han afectado la credibilidad para los inversores externos. El rol que jugaron los defaults de nuestro país es más que relevante. Para esto, consideró esencial el avance de la Ley Bases, aunque sostuvo que las trabas en las negociaciones se pueden interpretar como gestos de debilidad.

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) respaldaron el RIGI aunque cuestionaron la modificación a la Ley de Inversiones Mineras luego de que se incluyera en el paquete fiscal el cambio del tope que pueden cobrar las provincias a las regalías mineras y lo llevara del 3 al 5%.

"Frente a la propuesta difundida de modificar la Ley 24.196, desde CAEM advertimos que una suba en el porcentaje de las regalías es un contrasentido y supone un retroceso", señalaron desde la entidad empresaria y agregaron: "Debe entenderse que, aún con los beneficios del RIGI, apenas se lograría equiparar las condiciones que ofrecen nuestros países vecinos, con mayor estabilidad".

Otras fuentes del sector minero señalaron que el RIGI no sería la piedra angular, en un contexto de depresión de algunas ramas y con las particularidades de cada rubro: mientras que en el litio, están más sujetas al acceso al MULC y a los precios internacionales, el acceso a maquinaria impacta más en sectores como el cobre.

"No es claro que haya mucha gran inversión esperando en otros sectores que no sean minero o hidrocarburífero. Esto no alienta la inversión en general", señaló el director de EPyCA consultores, Martín Kalos, quien agregó que si bien los beneficios son abultados para las grandes inversiones, estas también miran la solidez política, a los clientes y la viabilidad de la norma.

Por otro lado, surgen dudas de cuales son las condiciones para que aumenten las inversiones más chicas. "Hay sectores como el alimenticio o el automotriz que con inversiones de 10 a 50 millones de dólares actualizan su producción", agregó Kalos, quien señaló que la eliminación del cepo facilitaría cualquier operatoria.

Las inversiones analizan a quienes le venden: "Las industrias que se orientan al mercado interno hoy funcionan al 50 o 60% de su capacidad. Si prevén que va a aumentar la demanda, lo cubren volviendo a activar las máquinas paradas", dijo Kalos.

En un sentido similar, González dijo que las inversiones locales necesitan garantías internas y externas. Si bien destacó las reformas laborales, consideró que son un paso para avanzar y destacó la necesidad del acompañamiento político para generar políticas productivas, porque sino se paralizan decisiones.

Desde el sector farmacéutico criticaron que las inversiones de menores montos, como las que realiza el sector, no están contempladas, y agregaron otro factor que puede servir para dinamizar: el crédito, que en Argentina se mantienen en mínimos. "Más que una ley, hay que construir un país, una moneda, crédito, normalizar el comercio exterior", dijeron.

Para estos sectores, la recuperación del mercado interno es esencial antes de considerar nuevas inversiones.

#### Milei y Caputo explican hacia dónde va el país



#### LATAM ECONOMIC FORUM

El presidente Javier Milei cerrará hoy al mediodía el Latam Economic Forum, un evento con foco en economía y finanzas que en esta edición cumple diez años, mientras que el jueves viajará a Santa Fe para hacer una recorrida por Agroactiva 2024.

También Luis Caputo pasará por el evento en

Parque Norte organizado por la consultora Research for Traders, y Scitus Finances, que se realiza bajo la consigna "Dónde estamos, hacia dónde vamos". También disertarán los economistas Gustavo Marangoni, Claudio Zuchovicki y Damián Di Pace y la escritora española Pilar Rahola, entre otros.

REUNIÓN CON FRANCOS

## Tras la Ley Bases, la UIA promoverá un régimen de inversión pyme



Funes de Rioja recibió a Guillermo Francos en la UIA

El flamante jefe de Gabinete visitó la central industrial tras su ascenso. Se espera la versión final del RIGI. Los privados, atentos al dólar y la actividad, no ven el piso de la crisis todavía

Patricia Valli

pvalli@cronista.com

En su primera visita como jefe de Gabinete al sector privado, Guillermo Francos se reunió con el comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) en su sede de Avenida de Mayo.

El almuerzo se prolongó en una evaluación de la marcha de la economía, la situación de las industrias nacionales y el debate de la "ley Bases", sobre la que el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, aclaró que se apoyan las reformas, aunque se espera la letra chica definitiva y eldebate en el Senado del proyecto, en particular el capítulo referente al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Para los industriales, la presión impositiva atenta contra la competitividad de las industrias ante el RIGI

Hubo apoyo a la Ley Bases, la búsqueda de consensos y las reformas pese a que la actividad no encuentra piso

La veintena de miembros del comité vieron con buenos ojos los acuerdos alcanzados para la sanción de la "ley Bases" y la creación del régimen de incentivos de las grandes inversiones, pero volvieron a reclamar "medidas para fomentar a las pymes que producen localmente" y alertaron que "podrían enfrentarse a una competencia desleal frente a importaciones indiscriminadas de insumos y productos terminados". También se destacó la importancia de implementar un plan de desarrollo de proveedores.

En ese marco, Funes de Rioja adelantóque, una vez que se apruebe la Ley Bases, los industriales buscarán presentar un proyecto con un régimen de incentivos para la producción pyme. Hasta el momentoes algo que se trabaja dentro de la UIA pero no descartaron abrirlo a otras cámaras o que se sumen otros sectores si el Gobierno decide tomarlo, con el lanzamiento de una nueva Ley Pyme. "Los empresarios quieren invertir", aseguró el abogado.

Ademásdel "RIGI para pymes", las reformas, la baja de costos desde lo fiscal pero también logístico,

el crédito pendiente por el pago de impuestos, el financiamiento, las exportaciones y la infraestructura estuvieron en agenda.

A pocos días de la crisis del gas que se dio la semana pasada, los industriales indicaron que "por suerte fue solo un día" aunque reconocieron que hubo industrias afectadas. Detodas formas, indicaron que se organizó para no interrumpir industrias intensivas.

#### **CRISIS SIN PISO**

Con los últimos datos de actividad, producción y empleo, a cargo del director ejecutivo Diego Coatz, los industriales registranuna "desaceleración en la caída" contra los meses anterior pero "no hay brotes verdes", según reconoció Funes de Rioja. Así, todavía esperan que la crisis toque piso.

En el medio, indicaron que si bien hay adelantamiento de vacaciones, suspensiones y recorte de horas extra, no se ve una crisis de empleo. Detodas formas, hay bajas en la industria, por alrededor de 10.000 trabajadores.

"Apoyamos la ley Bases y creemos que el proceso de diálogo ha sido sumamente constructivo" y agregó que "sabemos que recomponer el orden macro, la infraestructura y la confianza va a llevar tiempo, por eso es clave resguardar la producción frente a la competencia desleal". El ejemplo fueron los aranceles de Estados Unidos para los autos eléctricos chinos.

#### IMPUESTOS Y DÓLAR

Una de las promesas de Javier Milei es que, si sale la ley bases, el Gobierno puede empezar a bajar impuestos. "La presión impositiva atenta contra la competitividad de nuestras industrias y debemos igualar las condiciones para poder competir con el mundo", dijo Funes de Rioja.

En ese marco, indicaron que se necesita "mantener la competitividad del TC" pero aclararon que no vía devaluación sino con reintegrose incentivos. Cada sectortiene surealidad, se escucha en el edificio de la UIA. Pero la dinámica de costos, en momentos de tensión cambiaria, está asociada en algún momento con la dinámica del tipo de cambio, reconocen.

La agenda de corto plazo implica aumentar exportaciones con valor agregado, discutir retencionesyreintegros"porquelareforma tributariavaatardarunpocomás".

Al Gobierno se le reclama que no explicitó una política industrial o productiva. "No está en la cabeza de nadie cerrar empresas", indicó Funes tras el encuentro con Francos. La presencia del recién asumido jefe de Gabinete en la entidad se tomó como una señal a favor....

FONDOS

#### Reapareció Dujovne y avaló el plan de Caputo para salir del cepo

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El exministro de Economía Nicolás Dujovne sostuvo que dentro el Gobierno necesita presentar un programa claro de salida del cepo. Al respecto, subrayó la necesidad de hacerlo con el apoyo del FMI para conseguir fondos frescos: "Esto quiere decir desembolsos netos, más plata de la prevista, que armemos un paquete donde el FMI, BID, Banco Mundial y CAF nos presten entre 10 y 15 mil millones de dólares".

"Para ellos es más factible apoyar un programa de salida del cepo hacia una flotación", en lugar de apuntar hacia una dolarización endógena, la cual consideró volátil y que afectaría las compras de dólares suficientes, con una consecuente suba del desempleo.

También alertó que el Gobierno debe avanzar en un programa más tradicional, porque sino Argentina "enfrentará un segundo semestre donde el Banco Central va a perder reservas con cepo, y eso es una muy mala señal que puede retroalimentar expectativas negativas".

Por último, señaló que "con cepo se pierden reservas en el largo plazo", aunque destacó que con el trabajo fiscal que realizó el Gobierno, eso "está acomodado" y que "lo demás es manejable".

Sobre sus expectativas para el programa económico, dijo: "Hay que atravesar un primer año difícil, donde estamos auscultando cuando aparece una luz al final del túnel de que la economía empezó a arrancar. Si el programa se vuelve consistente, y empalmamos con uno de continuidad que permita salir adelante, vemos una economía que va a haber recuperado mucho de la actividad que tenía". Por último, sentenció: "Argentina en 2026 puede tener un muy buen año".\_\_\_

DIO POR TERMINADO EL ROL DE POSSE: "ES HISTORIA"

## Milei retomó el mando del Gabinete y advirtió al Congreso con usar el veto



El primer mandatario salió a saludar junto a parte de su equipo a un grupo de escolares que visitaba la Plaza de Mayo en la mañana

En medio de la crisis en su equipo de gestión y las denuncias por el reparto de alimentos, el Presidente procuró mostrarse en control. Saludo desde el balcón a la Plaza de Mayo

Martín Dinatale

mdinatale@cronista.com

En medio de la crisis de cambios de Gabinete y denuncias cruzadas por el reparto de alimentos del Gobierno el presidente Javier Milei se mostró activo ayer para contrarrestar cualquier cuestionamiento: salió al balcón para saludar a un grupo de escolares, encabezó una reunión de gabinete en la que ratificó el rumbo económico y volvió a avalar a la cuestionada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que fue la gran ausente en la reunión de ministros.

Milei encabezó la reunión de Gabinete donde comentó su viaje a Estados Unidos, habló de modernizar el Estado con Inteligencia Artificial y en un gesto inusual mantuvo un breve contacto con la prensa donde destacó que "Posse ya es historia" y adelantó que está definiendo el rol que tendrá Federico Sturzenegger en el Gobierno.

La definición que dio Milei del ahora exjefe de Gabinete

tiene que ver con su idea de dar vuelta la página rápidamente de la crisis ministerial que atraviesa el Gobierno. De hecho, en la Casa Rosada no prevén al menos por ahora presentar una denuncia contra Posse por presunto espionaje a funcio-

"No hay que parar en la

mafias", se le oyó decir

a Milei al ratificar una

vez más a Pettovello

lucha contra las

Así, Milei buscó mostrarse activo, salió al balcón de la Casa Rosada rodeado de buena parte de su gabinete y luego saludó a

narios pese a los rumores que

circularon sobre sus peleas con

otros ministros.

la gente que pasaba por Plaza de Mayo, entre ellos un grupo de alumnos de colegios.

Para que no queden dudas del apoyo pleno que Milei le dio a Pettovello en la reunión de Gabinete se aclaró que la ministra de Capital Humano no estaba presente porque se encontraba preparando las denuncias de irregularidades que llevará a la Justicia para incriminar al ex secretario de la Niñez, Pablo de la Torre por supuestos contratos truchos y manejos irregulares de fondos.

"No hay que parar en la lucha contra las mafias", se le oyó decir a Milei al ratificar una vez más a Pettovello. Luego dijo: "seremos implacables contra la corrupción".

#### **VETO A UNA LEY**

Ante la vicepresidente Victoria Villarruel, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) Diana Mondino (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Mario Russo (Salud) el Presidente dejó en claro que vetará cualquier ley que salga del Congreso y altere el déficit fiscal.

Milei se refería así al proyecto de financiamiento educativo y la reforma a la fórmula de aumento jubilatorio que en la Cámara de Diputados empezó a debatir en el recinto la oposición. El Presidente dijo que si se aprueba alguna de estas iniciativas las va a vetar.

El portavoz Manuel Adorni ratificó después en conferencia de prensa ese concepto de Milei. "Cualquier medida que atente contra el equilibrio fiscal el presidente ya adelantó que la va a vetar. Esto va en contra del ordenamiento de cuentas que busca el gobierno", alertó.\_\_

### Reactivos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029/2024

Imputación prev.: \$74.749.791. Apertura: 03/07/2024 - 10 hs.

ADQUIRIR REACTIVOS ÁREA MICROBIOLOGÍA. DESTINO: Servicio de Laboratorio Central. EXPEDIENTE: Nº 1586/24. LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES: División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150, (3000) - Santa Fe. En horario de 7 a 13 hs. 0342 - 4573357 int 114 at 116. E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. VALOR DEL PLIEGO: \$29.900. Deberá hacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO. FISCAL: \$2.268.

santafe.gob.ar



El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial Nº 3. Sec. Nº 6, sito en Av. Callao 635, piso 6º de CABA, hace saber por DOS días en los autos: "TOYOTA PLAN DE ARGENTINAS A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CABRERA, ESTELA MIRYAN Y OTROS S /EJECUCIÓN PRENDARIA", (Exp. 14125/2021), que el martillero Luis Román Garcia -CUIT 20-17019275-4- rematará el dia 13/06/2024, a las 11:30 hs. en la Oficina de Subastas Judiciales sita en Jean Jaures 545 PB, CABA, el rodado: TOYOTA modelo COROLLA XLI 1.8 6M/T, tipo sedan cuatro puertas; año: 2019; motor marca: Toyota; Nº 2ZRM627952; chasis marca. Toyota; Nº 9BRBU3HE1K0190143, DOMINIO: AD809KI, el mismo se pudo poner en marcha, se encuentra en un buen estado, tiene golpes, rayones y un golpe en su guardabarros delantero izquierdo. El odómetro marca 70.068 km. El comprador se hará cargo de la inscripción y de las deudas por patentes e infracciones del mismo. Con la base de \$ 8.000.000. Exhibición 12/06/24 de 09 a 11 hs, en la calle Montevideo 350, tercer subsuelo C.A.B.A CONDICIONES DE VENTA: al contado, en efectivo y al mejor postor. IVA 10.5% COMISIÓN: 10%, mas IVA Sellado de ley, y 0,25% de arancel dispuesto por Ac. CJSN 24/00, a cargo del comprador y en el acto del remate. Los bienes se rematarán en el estado en que se encuentran, habiéndoselo exhibido adecuadamente, no se admitirán reclamos de ningún tipo respecto del estado, medidas, condiciones, características, usos, marcas, modelos, numeraciones y series, el comprador deberá indicar en autos, dentro del tercer día de realizado el remate, el nombre de su eyentual comitente con los recaudos establecidos en el opr. 571. El comprador deberá constituir domicilio en la jurisdicción de la Capital Federal. Para concurrir a los remates deberá el público previamente inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subasta - Trâmites: tumo registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jures 545, PB, CABA con el formulario que indica el sitio aludido, Buenos Aires, 16 de MAYO de 2024 - SANTIAGO CAPPAGLI SECRETARIO

DIPUTADOS

## Pese al rechazo del oficialismo, la oposición se unió para cambiar la fórmula jubilatoria

El bloque de Unión por la Patria y los dialoguistas aportaron para el quórum que dio comienzo a la sesión para definir el nuevo esquema jubilatorio. Nuevas inserciones sobre FONID y educación

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Con el apoyo del bloque de Unión por la Patria (UxP), la oposición dialoguista conseguía el quórum y debatía un nuevo esquema de la actualización de las jubilaciones, el cual era rechazado en la previa por parte del oficialismo, que se opone debido a que ese cambio podría comprometer el objetivo de superávit fiscal que busca el Gobierno.

El debate -que continuaba hasta el cierre de esta ediciónhabía comenzado a las 14 horas del martes en el recinto de Diputados. Entre ambos sectores existían puntos de convergencia: la más importante es la propuesta de actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con un ajuste adicional del 8,1% al 12,5% establecido por decreto, totalizando así un 20,6%, en línea con la inflación registrada en enero.

La Libertad Avanza y el PRO rechazaban esta iniciativa. El bloque oficialista había firmado en comisiones un dictamen que reproduce exactamente los términos del DNU 274, que solamente reconoce una recomposición parcial del 12,5% de los haberes y sobre esa base actualiza por la inflación.

Las propuestas de UxP y la UCR contemplaban un pago adicional del 50% de la diferencia entre el índice salarial RIPTE y el IPC, aunque este último punto tenía consideraciones distintas dependiendo los bloques: el kirchnerismo buscaba que el pago del adicional se diera en marzo y septiembre, mientras que el radicalismo postulaba un pago anual.

La cuestión que genera mayor división en la oposición es el destino futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Mientras el radicalismo y sus aliados de Hacemos e Innovación proponen destinarlo al pago de juicios previsionales y deudas con cajas jubilatorias provinciales no transferidas, el kirchnerismo aboga por mantener su intangibilidad, según informaron fuentes parlamentarias.

Hasta el cierre de esta edición continuaban, continúan las negociaciones entre los bloques dialoguistas y el kirchnerismo, liderado por el diputado santafesino Germán Martínez, que ejercía presión para que los radicales retiren el artículo que contempla el uso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para saldar las deudas previsionales con las provincias.

El quórum se había alcanzado con Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, Innovación Federal y el Frente de Izquierda. En cambio, La Libertad Avanza y el PRO recién bajaron a sentarse en las bancas cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había habilitado la sesión.

Al comienzo de la sesión, se votó un pedido de apartamiento



El kirchnerismo fracasó en el intento de debatir el financiamiento a las universidades y el FONID

La iniciativa incluye una suba del 8% que el Gobierno no reconoció por la inflación de enero pasado

UCR y Unión por la Patria buscaban acercar posiciones por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de reglamento a instancias del Frente de Izquierda para tratar en el recinto un pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a raíz del escándalo por la no distribución de toneladas de alimentos, pero la moción no alcanzó las voluntades suficientes.

Después el bloque Unión por la Patria pidió insertar en el temario los proyectos sobre la reposición del FONID y del presupuesto universitario, pero tampoco se alcanzó la mayoría de tres cuartos para el apartamiento de reglamento.

Por último, el bloque de la UCR en Diputados anunció ayer el pedido una sesión especial para el miércoles 3 de julio a fin de tratar los proyectos con eje en la actualización del presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Las diputadas de la bancada radical Marcela Antola y Danya Tavela lo anunciaron para justificar la razón por la cual no iban a acompañar el apartamiento de reglamento pedido por UxP para tratar esos dos temas durante la sesión que se desarrollaba este martes en el recinto.\_\_

PARTE DE LA UCR, HACEMOS E INNOVACIÓN

### Dialoguistas bloquearon un pedido para citar a Pettovello en Diputados

\_\_\_ El Cronista
\_\_\_ Buenos Aires

En medio del escándalo por los alimentos stockeados, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo recibió un espaldarazo por parte del presidente Javier Milei sino también del Congreso. Sucedió ayer cuando su nombre surgió en medio de un intento de sumar iniciativas que no estaban pautadas para la sesión que pretende debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

En el inicio de la sesión, desde el Frente de Izquierda se intentó impulsar un apartamiento del reglamento para sumar la moción de interpelación a la titular del área social. La revelación en los medios de más de 5 mil toneladas de alimentos sin entregar en los depósitos de del Estado nacional en Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafi Viejo (Tucumán) desataron duras críticas por parte no solo de opositores sino incluso el rechazo de espacios aliados a La Libertad Avanza.

No obstante, frente al pedido del diputado Nicolás del Caño (FIT) para que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sea interpelada en Diputados, el pedido resultó rechazado con 120 votos a favor, 90 en contra y 21 abstenciones.

Entre los votos que impulsaron la interpelación a la ministra de Capital Humano plegándose al FIT figuraron los de Unión por la Patria, parte de Hacemos Coalición Federal, Por Santa Cruz y el grupo radical que responde a Facundo Manes.

"Mientras informes indican que la pobreza ha aumentado al 55% en nuestro país, alcanzando a más de 24 millones de personas, el gobierno de Javier Milei y su ministra se guardan los alimentos", criticó Del Caño.

Pese al amplio apoyo que cosechó, la resistencia de parte del radicalismo, Innovación Federal y el resto de Hacemos que se dividieron entre la abstención y la oposición- bloqueó la mayoría de tres cuartas partes que demanda un apartamiento de reglamento. Desde PRO y LLA, completaron los votos en contra.

INICIÓ EL OPERATIVO DE DISTRIBUCIÓN DESDE LOS DEPÓSITOS

## En una audiencia que terminó a los gritos, Grabois denunció un faltante de alimentos



Capital Humano inició el operativo de distribución de los alimentos acopiados en los depósitos ubicados en la Villa Martelli y en Tafí Viejo.

La cita judicial entre Capital Humano y el dirigente social que hizo la denuncia terminó en acusaciones cruzadas. La cartera apeló la medida judicial y el dirigente acusó "irregularidades"

\_\_\_ Amparo Beraza

\_\_ aberaza@cronista.com

Durante la audiencia que tuvo lugar ayer por la causa de las irregularidades en la entrega de alimentos en los tribunales de Comodoro Py, Capital Humano apeló la medida del juez Sebastián Casanello alegando la inexistencia de delito. Paralelamente, el dirigente social Juan Grabois acusó al gobierno nacional de "tirar comida vencida".

La audiencia tuvo una parte a puerta cerrada, en la que Grabois y los funcionarios del Ministerio de Capital Humano, encabezados por la subsecretaria de Legales, Leila Gianni, cruzaron argumentos en la citación programada por la Justicia. El segundo capítulo se dio en los pasillos de Tribunales y a los gritos entre el dirigente social y los representantes legales de la cartera de Sandra Pettovello.

"Que hay un delito penal lo reconoce el propio ministerio en su comunicado del 30 de mayo. Han decidido limitar las competencias de los funcionarios responsables", sentenció Grabois en la reunión. En esta línea, el dirigente social remarcó que "había leche por vencerse".

El referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) fue más allá al acusar a la gestión libertaria de "tirar comida vencida". En este sentido, Grabois aseguró que hay una diferencia en el stock como resultado del allanamiento del magistrado: "El juez encontró faltantes, ¿no serán los alimentos podridos que sacaron para evitar otro nuevo escándalo?"

"El juez encontró faltantes, sacaron alimentos para evitar otro nuevo escándalo", aseguró Grabois.

"No debe decirle al ministerio como administrar una política pública", dijo Gianni a Casanello

Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano se apeló la medida del juez Casanello y argumentaron que la no entrega de alimentos es de índole administrativa y no penal. Por esto alegaron que "no hay delito penal" ya que se está procediendo a la entrega de alimentos.

A su turno, la subsecretaria de Legales solicitó la apelación a la medida cautelar dictada por el juez Casanello y aseguró que no debe decirle al ministerio "cómo administrar una política pública". "(Sebastián Casanello) Se ha excedido en sus competencias, violó la división de poderes, no puede asumir un rol del Ejecutivo", sentenció Gianni.

Además, la funcionaria agregó que los alimentos fueron adquiridos por la gestión anterior a través de "licitaciones espurias" y cuando Pettovello tomó conocimiento de que hay alimentos a vencer firmó un convenio con CONIN para distribuirlos.

Gianni aseguró que "el resto de los alimentos se utilizarán para catástrofes". Finalmente, la exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández sentenció: "Basta de militantes del hambre".

Una vez finalizada la audiencia, Grabois y Gianni protagonizaron un fuerte cruce en los pasillos de Comodoro Py. "Deja de extorsionar a la gente, ladrón", le dijo Gianni en el pasillo del segundo piso de los Tribunales. "Chau cuca ladrona", le respondió el dirigente social a la abogada.

"Macrista, massista y mileista, no tenés credibilidad y además sos mala abogada", le dijo Grabois a Gianni en los pasillos de los históricos tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

"Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino", le dijo Grabois en referencia a una remera que tenía Gianni con un león. "Al pingüino se lo comió el león", le contestó Gianni. Además, Grabois denostó al otro abogado de Capital Humano presente, Ariel Romero, a quién lo llamó "cerdo intelectual y moral" por "sacarle la comida a los pobres".

Finalmente, Grabois aseguró en diálogo con Radio La Red que la cartera no presentó un plan de entrega de alimentos. "No presentaron un plan de entrega, presentaron un convenio con CONIN, diciendo que se lo van a mandar a los comedores, como sigue la cosa es muy endeble la posición del gobierno", concluyó el dirigente social.

Con ayuda de vehículos del Ejército, el Ministerio de Capital Humano inició ayer a partir de las 11 el operativo de distribución de los alimentos acopiados en los depósitos ubicados en la localidad bonaerense de Villa Martelli y en el distrito tucumano de Tafí Viejo. La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos.

La cartera conducida por Sandra Pettovello firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.

Desde Frente Patria Grande aseguraron a este medio que lo único que se presentó fue un plan para repartir la leche a los comedores, pero no así el resto de los alimentos acopiados.—

#### Tribunal Fiscal de la Nación

#### Edicto

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, Vocalia de la 11<sup>a</sup> Nominación, a cargo de la Dra. Agustina O'Donnell, con sede en Alsina 470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 5 (cinco) días en autos "Órbita Tucumán S.A.C. s/ recurso de apelación", Expte. Nº 28.128-1que se ha dictado la siguiente providencia PV-2023-127049525-APN-VOCX1#TFN: "Ciudad de Buenos Aires, miércoles 25 de octubre de 2023. En atención al estado del Expediente, corresponde: Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 105 y, en consecuencia, continuar las presentes actuaciones en rebeldía (conf. art. 59 CPCCN). Notifiquese. Agustina O'Donnell. Vocal."

Miguel N. Licht

Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación

Tribunal Fiscal de la Nación



HAY 690 FIRMAS EN LOS REGISTROS OFICIALES

## Desde Salud ponen bajo revisión a 280 prepagas por documentación incompleta



El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, y el ministro del área, Mario Russo

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) detectó que poco más de un tercio de las empresas oficializadas en el organismo presenta irregularidades o faltante de documentos

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Gabriel Oriolo, continúa con los diferentes operativos de auditorías sobre empresas de medicina prepaga y obras sociales, a los fines de disponer de manera más eficiente los subsidios sectoriales y la detección de compañías que brindan un servicio irregular o inexistente.

Según pudo saber *El Cronis*ta de fuentes oficiales, hay 280 prepagas que están siendo relevadas por el Gobierno debido a incumplimientos administrativos. Se trata de más de un tercio de las empresas de salud que están inscriptas en el registro oficial provisto por la Superintendencia, las cuales deben consignar la documentación requerida cada cierta cantidad de tiempo.

La SSS publicó un comunicado en la tarde del martes en el que afirma que el organismo debe "recuperar su rol fiscalizador". "Se está llevando adelante un reordenamiento de la gestión con el objetivo de volver a cumplir con su función principal: controlar a los Agentes del Sistema de Salud", estableció.

Los registros oficiales marcan que hay cerca de 690 empresas de medicina prepaga operando en todo el país y que deben rendir cuentas ante la Superintendencia. Según informan, hay 280 de estas que presentaron informes irregulares: algunas no contaban con las cartillas completas de sus afiliados y otras registraban serias irregularidades en los papeles de corte administrativo.

"Queremos que pongan sus papeles al día", emitió un funcionario del área de la Salud en diálogo con este medio. Hasta el cierre de esta edición no se pudo acceder a la lista de compañías evaluadas, pero alegan

Las relevaciones dadas a conocer por el Gobierno se dan por incumplimientos administrativos

La Superintendencia busca afianzar los controles sobre las prepagas. Se encontró una "trucha" días atrás

que aquellas que cuentan con la mayor cantidad de afiliados "están todas en regla y no se les pidió la ampliación de sus datos administrativos".

En cambio, las prepagas de menor porte corren una gran probabilidad de estar en el grupo de las 280 que buscan ser relevadas con información. Comentan que habrá un tiempo para que estas puedan subsanar estos errores, pero que de no repararse se abrirá una sucesión de instancias que desembocan en auditorías más rigurosas y con la posibilidad de ser intervenidas.

Días atrás, El Cronista dio cuenta de la primera intervención que la SSS hizo sobre una obra social que, presuntamente, funcionaba como un "sello de goma" que recibía \$ 350 millones en concepto de aportes directos y contribuciones y \$ 130 millones mensuales producto de transferencias de programas de subsidios.

Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OS-PIF). Fuentes del sector comentan que al momento de realizar la intervención la entidad no contaba con el registro de sus propios afiliados, estimándose que serían cerca de 30.000 personas.

"Se descubrió que no funcionaba en términos administrativos y que no cumplían con la normativa vigente", comentaron cerca del equipo de interventores, liderados por el abogado Mariano Luis Negro.

A través de un artículo publicado en Clarín días atrás se dio a conocer que una empresa que ofrecía servicios médicos, Servin Life S.A., comunicó a sus afiliados que se declaraba en quiebra y que no continuará operando, dado que, según sus abogados, tiene una deuda cercana a los \$200 millones que no podía saldarse.

Conocida la noticia, la SSS se encargó de aclarar que Servin Life era "una empresa trucha" y que no estaba registrada como prestadora de medicina prepaga. "Esto significa que en los últimos años funcionó de manera irregular. Nadie controlaba nada y por eso existían empresas como esta", afirman fuentes oficiales.

Persiste la incertidumbre de qué puede pasar con los afiliados de aquellas empresas irregulares: en el caso de Servin Life, el Gobierno no contempla ningún paraguas para los que pagaban ese servicio irregular. "Sean jubilados o no, pueden contratar otra prepaga; acceder a una obra social, o como última opción recurrir al servicio de salud público", dicen......

PASARÁ A ORBITAR EN LA SECRETARÍA GENERAL

## Confirman a Neiffert al frente de la AFI y una reestructuración de la inteligencia

\_\_\_ Martín Dinatale

\_ mdinatale@cronista.com

El Gobierno se dispone a ejecutar una profunda reforma en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y confirmó que el reemplazante de Silvestre Sívori que fue eyectado la semana será reemplazado por Sergio Neiffert, un dirigente del municipio de Malvinas Argentinas.

Según confiaron a El Cronista en el Gobierno, la AFI quedará bajo la órbita de la Secretaría de la Presidencia, Karina Milei, y Santiago Caputo también tendrá una fuerte injerencia en el área. Así, la agencia no dependerá más de Jefatura de Gabinete.

A la vez, la agencia de inteligencia quedará dividida en tres partes: una de inteligencia internacional abocada a investigar el terrorismo, otra para la inteligencia interna dedicada a perseguir bandas de narcotraficantes y la tercera sección estará dedicada al área de ciberseguridad.

En el Gobierno confirmaron también que no se presentará denuncia alguna contra Posse por eventuales actos de espionaje a funcionarios que según circuló la semana pasada habría incurrido con Sívori desde la AFI. "No hay elementos concretos para avanzar con una denuncia judicial", dijo un funcionario de alta jerarquía del gobierno para dar por terminado el tema.

El nuevo jefe de la AFI es un hombre cercano al exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino. No tiene antecedentes en el mundo de la inteligencia. Se supo que Neiffert habría llegado a la Casa Rosada de la mano del ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo.

En el Ministerio de Seguridad no cae bien la designación porque lo ven a Neiffert con muchos lazos con intendentes peronistas del conurbano que estuvieron enfrentados al PRO.

En el ámbito empresarial, Neiffert presidió New Consuld SA, una compañía con un amplio espectro de actividades. También figura como director suplente de New Francos SA, una empresa dedicada a la construcción y operaciones inmobiliarias..... PRIMERA ETAPA

## Blanqueo: el efectivo hasta u\$s 100 mil se podría liberar en septiembre

El Régimen de Regularización de Activos plantea un "premio" para aquellos que exterioricen efectivo durante la primera etapa como opciones para que no esté inmovilizado hasta fin de 2025.



\_\_ leterovich@cronista.com

En busca de apuntarla ingresos, el Gobierno plantea en el capítulo fiscal, un Régimen de Regularización de Activos, que incluye dinero en efectivo que esté en el país o en el exterior, en cuya letra chica hay una opción para destrabarlo antes de la fecha límite o de invertirlo sin tener que pagar el impuesto.

En el proyecto, que ya cuenta con media sanción y está próximo a tratarse en Senado, se propone un nuevo blanqueo de capitales con un alícuota 0 hasta u\$s 100 mil o si se supera el monto del 5% durante la primera etapa, que se incrementa al 10% en la segunda y 15% en la tercera.

En caso de aprobarse, los contribuyentes tendrían la posibilidad de exteriorizar la tenencia de moneda argentina en el país -al tipo de cambio de regularización- y extranjera o que este afuera tanto en efectivo como depositado en cuenta bancaria, todas a valor de dólar estadounidense.

Y a pesar de que se plantea que el mismo debe permanecer inmovilizado hasta el 31 de diciembre de 2025 en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA), se plantean opciones para liberarlo antes de tiempo o invertirlo sin tener que pagar la retención del 5%.

Aquellos que declaren dinero en efectivo como máximo u\$s 100 mil durante la primera etapa tendría un "premio": ya que solo deberán mantenerlo depositado en la CERA hasta la fecha límite prevista para la manifestación de la adhesión, el 30 de septiembre de 2024, inclusive.

Mientras que para aquellos



El Gobierno busca los dólares del colchón

Para quienes exterioricen montos superiores a u\$s 100 mil habría diferentes opciones de inversión.

Quienes lo retiren de la cuenta antes del 31 de diciembre de 2025 tendrían que pagar una retención del 5%. que lo hagan durante la primera etapa por un monto superior a u\$s 100 mil o en las siguientes también habría opciones para no tener el dinero inmovilizado hasta fin de 2025 en un contexto de alta inflación.

Según lo que establece el artículo 32, la retención del 5% no aplicaría, si se realiza una transferencia desde la cuenta especial para la adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomiso de inversión productiva, como tampoco de fondos comunes siempre que se mantenga en la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025.

#### INVERSIÓN PRODUCTIVA

Aunque la lista podría ampliarse luego. "El Poder Ejecutivo podrá adicionar otros destinos a los previstos anteriormente, que tenga por finalidad incentivar la inversión productiva en el país, fomentar el crédito a las empresas que operan en el país; o promover la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas", estipularon.

A su vez, durante la recta final de las negociaciones en el
plenario de comisiones, los senadores y gobernadores lograron cambiar la redacción del
proyecto a su favor al fijar que
en la reglamentación que lleve a
cabo la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
debería contemplar los instrumentos financieros que emitan
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para integrar la financiación de obras públicas.....

EDICTO SUBASTA LEY 24.441. El martillero Mariano Espina Rawson, (cuit 20-13407112-6. Responsable Inscripto) con domicilio agal en Tucumán 1679, Piso 5º, Capital Federal (Tel: 115011.3598) designado por los acreedores hipotecarios en los términos del art. 57 y 59 de la ley 24.441, comunica por 3 días en los términos del art. 57 Ley 24.441, que el día 12 de Junio de 2024, a las 10:30 hs. en la calle Tte. Grai Perón Nº 1233, CABA -sede de la Corporación de Rematadores -, al mejor postor, contado y ad corpus procederá ante escribano público, a la venta en pública subasta del 100% del inmueble sito en la calle Murgiondo Nº 4470, entre las de Unahue y José Pablo Torcuato Batlle y Ordoñez, edificado en el lote de terreno que mide: 10 m de frente al sud oeste, por 34,62 m de fondo, lindando: por el frente con la calle Murgiondo, por el fondo con parte del lote 36; al sud este, con el lote 2 y fondos del 37 y al nord oeste con el lote 4, todos de su manzana. Nomenciatura Catastral: Circ. 1, Sección 80, Mza. 107; Parcela 17, Partida 66531. Según Acta de Constatación de fojas 38/39, se trata de un edificio en construcción, integrado por dos cuerpos, uno de ellos con frente a la calle Murgiondo y el restante forma parte del contrafrente. El edificio consta de 6 pisos, los 2 últimos sobre el frente, se encuentran retirados y se encuentra en un avanzado grado de construcción, con sus aberturas y marcos. de las ventanas colocados. Toda la loza esta totalmente construida, como así también los revestimientos laterales, a excepción del frente del edificio. El acceso al mismo se encuentra totalmente bioqueado por estar con cerramientos publicitarios. Sobre el frente del mismo se encuentra un cartel con los datos del permiso de obra, su dirección y un QR que una vez que se ingresa al mismo, se encuentran la cantidad de metros permitidos para su construcción (2051 mts2) y de donde surge el destino a vivienda familiar. entre otros más datos. La obra se encuentra paralizada. El inmueble se encuentra totalmente inhabitable, no se puede distinguir la existencia de ascensores y servicios esenciales funcionando y no se ve ningún tipo de ocupantes ni rastros de personas alguna. No hay hall de acceso a la vista y salvo el primer piso al frente, los balcones no tienen protección. El edificio se encuentra en buen estado de conservación y se alcanza a distinguir entre los cerramientos publicitarios la existencia de una rampa que presumiblemente accede a cocheras. El inmueble se encuentra totalmente desocupado. Se deja constancia que conforme resolución de autos del 15:03.2024 (fs.40), atento el estado de desocupación del inmueble, se resolvió otorgar la tenencia del inmueble a la Actora. Base: U\$\$ 368.252,05 al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo. Seña 30%, Comisión 3 % (+ IVA s/ la misma). Arancel de Subasta: 0,25% Sellado de Ley. Todo en el acto del remate y a cargo del comprador, el pago se deberá efectuar en dolar billete estadounidense en el acto de la subasta bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 584 del Cod. Proc. Se hace saber que en caso de no haber postores, a la media hora saldrà a la venta con la base reducida en un 25% esto es con la suma de U\$S 276.189,04 y si tampoco hubiere postores, acto seguido saldrá Sin Base. El comprador deberá constituir domicilio legal en C.A.B.A., y abonar el Saldo de Precio dentro del 5to, día de efectuado el remate, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso con perdida de las surnas abonadas (conf. art. 62 Ley 24441). No se admiten posturas bajo sobre. PROHIBIDA LA COMPRA EN COMISIÓN DEUDAS: La protocolización de las actuaciones será llevada a cabo por el escribano que designe la parte actora (conf. art, 63 Ley 24.441) y los gastos que ello ocasione, a cargo del comprador. Actúa el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 34 sito en Uruguay N1 714, piso 5º de esta ciudad, en los Autos caratulados: "DOSORETZ, MARIA SARA Y OTROS C/ CATTANEO, OLGA PATRICIA S/EJECUCION ESPECIAL LEY 24.441", Expte.Nº 81832/2023. El inmueble podrá visitarse los días 10 y 11 de Junio de 2024, de 11 a 13 hs. Cludad Autónoma de Buenos Aires, Junio de 2024. Mariano M. Espina Rawson, Martillero Público. Matricula F°10, L°79. Informes: tel. 11 5011.3598 - www.espinarawsonyasoc.com.ar.

EN CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA - CIRCULAR OPASI 2 - SECCIÓN CAJAS DE AHORRO PUNTO 1.13.2.2, COMUNICAMOS A NUES-TROS CLIENTES QUE ESTA ENTIDAD PROCEDERA A PARTIR DEL 08/06/2024 AL CIERRE DE LAS CAJAS DE AHORRO EN LAS QUE NO SE HAYA EFECTUADO NINGUNA OPERACIÓN DURANTE LOS ÚLTI-MOS SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS. EN CASO DE EXISTIR EN LA REFERIDA CUENTA A LA FECHA DE CIERRE SALDOS ACREEDO-RES, ÉSTOS SERÁN TRANSFERIDOS A UNA CUENTA GENERAL DE SALDOS INMOVILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN SIN DEVENGAR INTERÉS ALGUNO Y PUESTOS A DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DE RADICACIÓN DE SU CUENTA. ASIMISMO, PONEMOS EN VUES-TRO CONOCIMIENTO QUE ESTA ENTIDAD COBRARA UNA COMI-SIÓN DE \$ 42,15 + IVA MENSUALES SOBRE DICHOS SALDOS DU-RANTE EL PERÍODO EN QUE SE ENCUENTREN DEPOSITADOS LOS FONDOS EN LA CUENTA DE SALDOS INMOVILIZADOS REFERIDA. SI LA CUENTA FUERA EN DOLARES Y AL MOMENTO DE CIERRE REGISTRARA SALDO, LA COMISIÓN MENSUAL POR EL DEPOSITOS DE DICHOS FONDOS EN LA CUENTA DE SALDOS INMOVILIZADOS SERA DE U\$S 6 + IVA. BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA SEGÚN LA LEY ARGENTINA REGISTRADA EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA BAJO EL NÚMERO CORRE-LATIVO 800678. NINGUN ACCIONISTA MAYORITARIO DE CAPITAL EXTRANJERO RESPONDE POR LAS OPERACIONES DEL BANCO, EN EXCESO DE SU INTEGRACION ACCIONARIA (LEY 25.738) CUIT: 30-50000845-4. DOMICILIO DE BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. AV. JUAN DE GARAY 151, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

## TENEMOS NEWSLETTERS PARA VOS CADA DÍA DE LA SEMANA

### MANTENETE INFORMADO CON NOTAS EXCLUSIVAS DE NUESTROS EDITORES Y REDACTORES

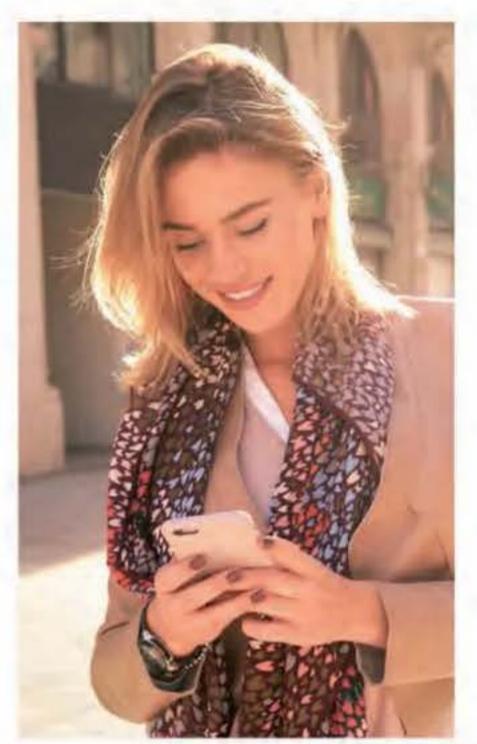

| En obra                                 | Lunes de por medio por Belén Fernández     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pueblo Chico                            | Martes por Matías Bonelli y Mariano Beldyk |
| Capital Semilla                         | Miércoles                                  |
| La City                                 | Jueves por Ariel Cohen y equipo            |
| Finde ATR                               | Viernes por Luz de Sousa                   |
| El semáforo<br>de la economía           | Sábados por Hernán de Goñi                 |
| De dónde venimos<br>y hacia dónde vamos | Domingos por Walter Brown y editores       |
| El Cronista Daily                       | Lunes a Viernes                            |
| IT Daily                                | Lunes a Viernes                            |



| a tapa del día | Financial Times |
|----------------|-----------------|
| ines a Viernes | Domingos        |

SUSCRIBITE



## Finanzas & Mercados

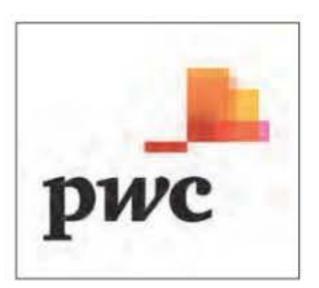

JUNIO INTENSO EN LO FINANCIERO

## La oferta de dólares se corre, suben financieros y caen fuerte bonos y ADR



La incapacidad oficialista para sacar leyes del Congreso se mantiene y la oposición impone proyectos. NA

El volumen de negocios en el MAE Forex fue el menor desde el 15 de enero. Inédito en plena liquidación de la soja. El riesgo país trepó 5% hasta 1494 puntos. También caen monedas en la región

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Junio no le da paz a los inversores locales: ayer nuevamente volvieron a subir las diferentes opciones del dólar existentes en la plaza mientras que los bonos y las acciones volvieron a sufrir una nueva ola de ventas que terminó llevando al riesgo país casi a los 1500 puntos. Desde Nueva York no hubo grandes oscilaciones aunque las monedas de la región tuvieron caídas del orden del 1%, como fueron los casos de Colombia, México y Brasil.

"El volumen operado en MAE es el menor desde el 15 de enero. Parte de esta caída podría ser muestra de una causal por las cuales los dólares financieros mantienen ritmo de aceleración", sostuvo un informe de Aurum al cierre de la jornada. Fueron tan solo u\$s 172 millones, contra los u\$s 230 millones del lunes y los u\$s 350 millones del viernes. Esta caída del volumen de negocios refleja el paso al costado de la oferta, básicamente exportadores, y por ello el BCRA sólo pudo sumar u\$s 48 millones a sus reservas.

¿Hasta aquí llegó la suba del CCL? Recuérdese que la menor venta de dólares del campo impacta en el precio de esta alternativa dado que deben liquidar sus exportaciones al "tipo de cambio blend", un invento argentino del 2022 vigente hasta hoy y que está for-

mado por el 80% al valor oficial y un 20% al del "contado con liquidación". En la medida en que reaparezca la oferta, tentada por la suba del CCL y en definitiva el mejor "dólar blend", el alza tenderá a detenerse. Ayer, había operadores tentados de apostar a la baja del CCL tras estas alzas en las dos ruedas de junio, del 5 por ciento.

En el MATBA Rofex, donde se pactan las operaciones a futuro, para fin de junio y julio los valores se acercan a los estipulados en el marco del *crawling peg* del 2 por ciento. Pero más adelante se vieron fuertes alzas como las operadas a fin de año, con alza de 3,23% a 1220 pesos. Este contrato se había negociado a \$ 1142 el 15 de mayo, lo

que refleja el cambio de expectativas en los últimos 15 días.

"Los bonos soberanos en dólares se operaron a la baja, promediando caídas de 2,7% y por hasta 4,8% para el caso del GD41. Con respecto a los bonos en pesos, se profundizó la toma de ganancias en el tramo largo de las Lecap: las letras de noviembre en adelante promediaron caídas de 1,4% y la tasa nominal anual de la Lecap de marzo finalizó en 59%, su mayor valor desde abril", destacó el informa del Banco Galicia tras el cierre de las operaciones.

Se vienen datos relevantes para los mercados. Hoy deberán digerir los de la actividad industrial y de la construcción de abril, seguramente con fuertes caídas interanuales. Para ver datos positivos del INDEC habrá que esperar hasta el jueves 13 cuando surja el IPC de mayo, seguramente en torno al 5 por ciento. Lo que está claro es que el BCRA seguramente no moverá las tasas de interés este mes, dado que la última movida fue considerada como uno de los factores que desencadenó el despegue de la moneda norteamericana.

Desde México siguen saliendo fondos tras el resultado de las elecciones lo que derivó en otra caída del 1% del peso mexicano. Igual tendencia tuvieron el peso colombiano y el real de Brasil. El fin del carry trade no es exclusividad de la Argentina, aunque en estas latitudes se lo observa con mayor profundidad, un clásico que muestra la decadencia argentina. No sólo amplificamos, las subas y bajas de Wall Stret, sino también las que se producen en la región.

Para los analistas de renta fija, las apuestas a los bonos argentinos pueden surgir en cualquier momento pero difícil que sea antes de la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley Bases. Por lo pronto, habrá que seguir presenciando jornadas con suma cautela en la plaza local, a la espera de que hayan señales de que cambien el actual humor imperante. BAJO MONTO OPERADO

#### El Central compró apenas u\$s 48 millones para sumar a las reservas

\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

El Banco Central mantiene los saldos de compras de dólares para sus reservas internacionales a través del mercado oficial de cambios, pero volvió a hacerlo con un monto menor respecto a los que registraba semanas atrás, en medio de las presiones cambiarias (ver aparte).

La entidad compró ayer u\$s 48 millones a través del mercado oficial de cambios. El monto acumulado asciende a u\$s 107 millones en las dos primeras jornadas de junio y u\$s 17.353 millones desde el cambio de Gobierno.

Los analistas del mercado señalan que la reducción en los montos de compras diarias por parte del Central se deben a los bajos volúmenes operados que se vienen registrando en la plaza cambiaria, afectado por menores liquidaciones por parte del sector agroexportador.

De hecho, en la jornada de ayer se operaron apenas u\$s 171 millones de contado. La cifra es la más baja desde el 15 de enero pasado y representa alrededor de la mitad de lo que habitualmente se opera de contado en el mercado lo-

"El cambio operativo del Central, alienando los plazos de concertación y liquidación de sus intervenciones a criterios internacionales, genera algunos inconvenientes técnicos en las entidades financieras locales que deben readecuar sus sistemas, algo que seguramente justifica el escaso monto operado en las dos primeras ruedas del mes", estimó el operador Gustavo Quintana.

La compra de divisas contribuyó a otro avance de las reservas brutas. Las tenencias registraron un incremento de u\$s 161 millones y finalizaron la jornada en u\$s 29.292 millones, estimó el Central de manera preliminar.



Vendieron los bonos en dólares AE38 que les dio el Gobierno para saldar lo adeudado por Cammesa

BUSCAN HUIR DEL RIESGO

## Las energéticas liquidan bonos en dólares y ayudan a frenar el dólar CCL

El AE38 tiene un recorrido alcista superior a una Lecap para los próximos seis meses. Además, tiene cobertura cambiaria. Si una empresa necesita liquidez puede entregar los bonos

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

Hay una razón que impidió que el contado con liquidación saltara todavía más: las empresas energéticas vendieron los bonos en dólares AE38 que les dio el Gobierno para saldar lo adeudado por Cammesa.

"Las eléctricas, sobre todo las menos sofisticadas, quieren salir del riesgo, sobre todo cuando es algo que no quisieron comprar, entonces venden estos bonos y los mandan a pérdida, ya que no hacen trade", advierte Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, quien está llevando a sus clientes a comprar bonos en dólares, ya que a su juicio están mucho más baratos que los bonos en pesos.

A su entender el dólar está en equilibrio y lo único que contrarresta el alza en el tipo de cambio financiero es, justamente, la venta de las eléctricas por parte del AE38, sino el contado con liquidación subiría mucho más aún. Saraniti cree

que estos niveles de precio de los dólares bursátiles son un nuevo piso, ya que hoy cualquier carry trade se paga con un día de suba del dólar libre.

Para Tobías Sanchez, analista de Research de Cocos Capital, "las energéticas, especialmente las más pequeñas, necesitaban hacerse de cash debido al gran capital de trabajo que utilizan, por lo que, como preveíamos, no se iban a quedar con el bono a vencimiento e iban a salir a venderlos".

Esta baja genera una oportunidad para posicionarse en un bono que hoy por hoy rinde una tasa atractiva de 19% aproximadamente y es una de las que mayor upside de precio en una posible compresión de tasas.

Sin embargo, a Ezequiel Zambaglione, Head de Research en Balanz, no le parece que las eléctricas estén liquidando los bonos; al menos no observa una caída mayor que en el resto de los bonos. "Por otro lado, cotizan u\$s 2 debajo de los GD38, mismo bono bajo Ley Internacional, por lo que no los consideramos como oportunidad", asegura.

El analista José Ignacio Bano añade que los bonos en dólares tuvieron algún retroceso en las últimas dos semanas, por lo cual mejoró bastante el rendimiento de los bonos hard dollar. Desde su óptica, es una buena oportunidad comprar todos los bonos hard dollar, independientemente de que las energéticas estén vendiendo o no.

A entender de Juan Manual Carnevale, especialista en Mercados de Capitales, las empresas energéticas no van a liquidar porque la lámina de u\$s 100 está a u\$s 49, lo que es una decisión financiera difícil de tomar para un comité de inversiones. Subraya que, incluso para una empresa que tiene contratos en dólares, estar con activos en dólares le sirve más que estar pesificado.

"Hoy el AE38 tiene un recorrido alcista superior a una Lecap para los próximos seis meses, y encima tiene cobertura cambiaria. Si una empresa necesitara liquidez si no tienen una casa matriz que le pueda dar las divisas, se puede entregar los bonos en garantía, desde una caución bursátil o hasta préstamos con garantía de bonos", señala.

Carnevale hace hincapié en que las energéticas podrían hacerse de liquidez entregando en garantía los bonos, pero desde la conveniencia, están dolarizadas. Cree que será el bono que más suba en los próximos seis meses, con un rendimiento superior a instrumentos en pesos y que lo puedan usar de ganaría para un préstamo en pesos, por lo cual a su juicio no conviene venderlos.

Santiago Lopez Alfaro Bolsa, presidente de Patente Valores, coincide en que los bonos argentinos en dólares aún tienen upside: "Tienen que ir abajo de 1000 puntos de riesgo país"... COMPETENCIA POR LA INVERSIÓN INSTITUCIONAL

## Las Alyc salen de "caza" en la City para captar talentos por los bancos

\_\_ M.G.

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

La reconversión llegó a las Alyc. Bull Market, una de las líderes en el segmento minorista, ahora va en busca de competirle mano a mano a los agentes de Bolsa que tienen a las grandes empresas. Fernando Ziade, ex Managing Director de Adcap, y Santiago Firpo, ex director en PPI, entraron como Managing Partners y se asociaron a la familia Marra en todas las unidades de negocios menos su banca privada. "Venimos a liderar Institucionales locales, Internacionales, la gestora de Asset Management, el sector de empresas corporativas y de mercado de capitales local, pero nos estamos asociando pari passu con ellos en las unidades de negocios", adelanta Ziade.

Señala que el sector institucional local de banca privada no estaba muy desarrollado en Bull y ahora empezaron a operar muchísimo volumen de soberanos en pesos, corporativos, dólar linked y UVA en pesos que antes se operaba muy poco. Por la cantidad de volumen operado y cuentas abiertas, empezaron a aparecer en los rankings de Byma.

Para la firma, fue un punto de avance en estos nichos que no estaba tan activa, y ahora va a estar más enfocada en trading estratégico y en operatoria de soberanos, subsoberanos y corporativos; en definitiva, de todos los assets classes hard dollar, ley Nueva York, UVA corporativos y dollar linked. Federico Martinelli, ex sales & trader de Zuma Columbus, se fue como Senior Trader a Bull Market Brokers también, y prometen más arribos durante este mes y el próximo. Por lo pronto, ya abrieron una oficina en Nueva York para clientes institucionales, que se suma a las que ya tienen Allaria, Mariva, Capital Markets y Puente, mientras están en proceso Galicia y Balanz, que ya tiene un RIA (Registered Investment Advisor, un AGGI sería equivalente a esto), pero está en proceso de abrir un Broker-Dealer.

Otros pases en la City fueron el de Manuel Ipiña, de BTG Pactual, a Allaria, como Head comercial de la parte institucional, o el de Alejandro Burtea, que dejó de ser Sales Trader de Banco Santander para irse a Cocos Capital al equipo Institucional local, con Alain Fainsod y Ariel Sbdar. Mientras otro de los pases que ya está confirmado, pero no se develará el nombre porque aún sus compañeros no lo saben, es el de quien pasará de BTG a Max Valores.

En tanto, Sigrid Tolaba dejó de ser la CEO de Southern Trust, sociedad administradora de fondos mutuos, tras haber sido comprada por Consultatio, por lo tanto debió optar entre dar un paso al costado o buscar algún puesto dentro de la empresa de Eduardo Costantini, ya que Juan Martín Monge es el número uno. Optó por la primera opción.

Javier Timerman, por su parte, cuenta que contrató seis personas para el área corporativa, todos provenientes de bancos, dos del Citi, uno de Ga-

Ejecutivos golpean puertas de las Alyc donde hoy hay más oportunidades que en los bancos de comisionar con productos.

"Antes los que trabajan en los bancos no te contestaban, hoy nos llaman a nosotros", dice Javier Timerman.

licia, uno de Patagonia y dos del HSBC, "Notamos una gran disposición de comerciales de bancos buscando moverse a Alycs para poder ofrecer más productos y compensaciones más agresivas Antes los banqueros no te contestaban, hoy nos llaman a nosotros", revela el dueño de Adcap, que entre los más destacados que contrató nombra a Juan Cruz Guiraldes de Galicia, Tomás Molero de Citi y Erika del Puerto de HSBC. Como a este último banco lo compró el Galicia, varios de sus ejecutivos salen a buscar desafíos en Alycs. Las más chicas, las que tienen poca estructura, pagan muy agresivamente.

"Se van porque en los bancos no pagan tan agresivamente ni porcentajes de los negocios, sino sólo un fijo y un bono. Además, tienen menos productos para ofrecer, ya que a los comerciales les piden que hagan plazo fijo o comercio exterior, cuestiones que no les rinde tanto como ofrecer los fondos comunes de inversión que pueda tener una Alyc", informa.

INSTRUMENTOS CON MAYOR RENDIMIENTO

## Por las bajas de tasas, surgen nuevos FCI que se perfilan como los preferidos del mercado



Ya no es tan fácil conseguir altos rendimientos en pesos y las alyc ofrecen ahora nuevos fondos

Son fondos que invierten en Lecap cortas y se pueden rescatar al cierre del día. Rinden 44% de TNA, por encima del 30% promedio de los money market aunque también tienen mayor volatilidad

\_ Mariana Shaalo

\_\_\_ mshaalo@cronista.com

Las sucesivas bajas de tasas de interés de política monetaria del BCRA trajeron cambios en el mercado y en las opciones que tiene el inversor para hacer rendir sus pesos.

Frente a la demanda de sus propios clientes, varias Alyc decidieron lanzar nuevos FCI con rescates al cierre del día y rendimientos mayores a los tradicionales T+0.

"El Gobierno ha logrado ba-

jar siete veces en cinco meses la tasa de remuneración de los pasivos, desde niveles de 130% de TNA en diciembre 2023, a los actuales 40%, en mayo 2024. Este desplome se tradujo en menores tasas de plazos fijos minoristas, las cuales hoy en día rondan en niveles del orden del 30/33% de TNA, dependiendo el banco. Esta baja de tasas fue lo que comprimió los rendimientos", destacó Gabriela Friedlander, Asset Management Director en Balanz.

Desde el equipo de Strategy

de Puente, destacaron que "la baja en la tasa de pases afecto el rendimiento de los fondos money market, en detrimento de los T+1, que tienen espacio para seguir creciendo". "El factor a destacar es el impacto que tuvo el lanzamiento de los fondos T+0 en la curva de Lecaps, que tuvo una compresión importante en los últimos días al aumentar la demanda de los FCI por estos instrumentos", agregaron.

Para Maximiliano Donzelli, Research Manager de IOL, una de las claves que explican la salida de los nuevos fondos es que "la industria de los FCI es muy rápida en adaptarse al consumidor". "Se está trabajando en fondos que tengan el beneficio en T+0 pero que tengan Lecap y rendimientos mucho más altos del 30% anual que rinden los money market".

Una de las Alyc que lanzó la semana pasada un nuevo fondo con Lecap y rescate T+0 fue Balanz, que presentó su Fondo Performance II, que combina inversiones en Lecap de corto plazo con otros instrumentos de liquidez inmediata. En teoría, ofrece una tasa a anual promedio que llega al 44%.

Frente a la demanda de sus propios clientes, varias Alyc decidieron lanzar nuevos fondos para empresas y ahorristas

En tanto, Adcap Asset Management, lanzó su nuevo Fondo Adcap Lecaps 100% Balanceado XVI invertido 100% en Lecaps que ofrece una TNA de 44% y liquidación en T+0, al cierre de mercado.

Argenfunds también fue una de las administradoras que decidió lanzar un nuevo fondo de estas características. "La baja de tasas tan significativa hace que en el margen los inversores dejen de lado algunos riesgos y busquen más rendimiento, porque no es lo mismo 10% más de rendimiento cuando las tasas son de 100% que ahora que tenés a plazos fijos rindiendo en zona de 30% para retail y money markets en zona de 34%. Este es el motivo fundamental por el que decidimos lanzar un fondo que liquida en T+0 con instrumentos del Tesoro de muy corto plazo

(LECAP, etc.) con rendimos que van del 40% al 45% de TNA hasta octubre", remarcó Alejandro Kowalczuk, Portfolio Manager de Argenfunds.

Otro de los fondos que se lanzó la semana pasada es el Quinquela Balanceado. De acuerdo a Rodrigo Benitez, economista en jefe de MegaQM, "hay una demanda importante, el inversor está buscando y para el que puede aguantar un poco la volatilidad es una muy buena opción".

"Con superávit fiscal en el soberano, lo cual disminuye el riesgo de este asset class, y un dólar relativamente quieto, los ahorristas están en plena búsqueda de activos en pesos que les puedan generar un retorno potencial muy superior (entre 10% y 15%), asumiendo sólo un poco más de riesgo marginal. Por esta razón, consideramos que es el momento ideal para ofrecer como alternativa de inversión un fondo compuesto mayormente por Lecaps (Letras de Capitalización) y con liquidez en el día", remarcó Friedlander.

#### **NUEVOS FONDOS Y DESTINOS.**

Según explica Friedlander de Balanz, "este segmento nuevo viene a atender a esa demanda de ahorristas que buscaban un intermedio entre un money market o un plazo fijo y un fondo o una inversión con liquidación al día siguiente".

"Vimos mucha demanda, como esperábamos. Creo que va a ser el segmento estrella en estos meses", agregó.

En tanto, para Mateo Reschini, onshore specialist de Inviu, habrá que tener cuidado. "Son fondos que pagan un poco más tarde que los otros T+0 y están bastante cargados en Lecap. Lo cual me genera a mí la cuestión de que pueden ser un poco más volátiles".\_\_\_

NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA UIF

### Casi un centenar de exchanges cripto se inscribieron en el registro de la CNV

\_\_\_ Leandro Dario

\_\_\_ Idario@cronista.com

Avanza el registro cripto en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Casi un centenar de personas humanas y jurídicas ya presentaron el formulario para inscribirse antes de que venciera el lunes pasado el

plazo de 45 días estipulado por el regulador.

El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) recibió solicitudes de 85 empresas y ocho personas. De las personas jurídicas, 35 ya quedaron inscriptas y cuatro son de origen extranjero, informó la CNV.

Tras cumplirse el plazo de 45 días previsto en la RG Nº 994, el Registro seguirá abierto para nuevas solicitudes con la salvedad de que quienes hagan el trámite deberán esperar a que se complete el registro para poder operar.

"En su nuevo rol como regulador de los PSAV, la CNV se ocupó, en esta primera etapa, de la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y de la accesibilidad en su registración. Con esta inscripción las personas identificadas como PSAV se convierten en sujetos obligados bajo la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF)", dijo el presidente del organismo, Roberto Silva.

"Finalizamos el período con un buen número de proveedores registrados y otros en proceso de registración", agregó.

Quienes cumplieron con el requisito de presentación de las solicitudes de inscripción podrán continuar operando, mientras que, quienes no lo hicieron, deberán abstenerse de realizar operaciones hasta tanto se encuentren inscriptos.

La aprobación y promulgación de la Ley Nº 27.739 amplió la agenda de la CNV con el registro de exchanges cripto, con el objetivo de implementar la Ley N° 25.246 que reformó el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Ese cambio normativo fue una de las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).\_\_\_

17 El Cronista | Miércoles 5 de junio de 2024

## Financial Times



#### Elecciones en India

El primer ministro indio Narendra Modi se encaminaba anoche a conservar el poder, pero su partido nacionalista perdió la mayoría absoluta por primera vez en una década.

RUMBO A LAS ELECCIONES EN EE.UU.

## Biden restringe la entrada de inmigrantes y facilita las deportaciones

El presidente estadounidense apuesta a que las nuevas medidas limiten el daño político que el aumento de la inmigración ilegal implicó para su campaña y se reduzcan los cruces fronterizos

\_\_\_ James Politi

\_\_\_\_ Axel Rogers

El presidente estadounidense anunció ayer medidas ejecutivas que limitarían la capacidad de los inmigrantes para solicitar asilo si han cruzado la frontera ilegalmente y permitirían su rápida deportación.

Altos funcionarios de la administración de Biden dijeron que los migrantes que cruzaran ilegalmente la frontera entre EE.UU. y México no podrían solicitar asilo hasta que el número de encuentros diarios -o aprehensiones-entre los puntos de entrada cayera por debajo de 1500. En la actualidad, la cifra supera los 2500.

Las nuevas medidas volverían a entrar en vigor si los encuentros superaran los 2500.

Biden apuesta por que las nuevas medidas limiten el daño político que ha supuesto para su campaña el aumento de la inmigración ilegal durante su mandato en la Casa Blanca, y eviten un repunte de los cruces fronterizos antes de las elecciones.

Pero al limitar los derechos de asilo y facilitar las deportaciones también se arriesga a alienar aún más a algunos votantes demócratas de izquierda, muchos de los cuales están descontentos con Biden por su gestión de la guerra de Israel en Gaza.

Altos funcionarios de la administración Biden dijeron que había excepciones a las nuevas medidas, entre ellas para los residentes permanentes legales, los niños no acompañados, las víctimas de trata, los que se enfrentan a emergencias médicas "agudas" y las personas que usan la app Customs and Border Protection One.

Agregaron que las medidas fueron elaboradas de una manera más humana que las políticas de la administración Trump. "No separaremos a los niños de sus familias", dijo un funcionario.

Las medidas ejecutivas de Biden se produjeron después de que Trump instara a los republicanos a bloquear un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza en el Congreso, y antes del verano boreal, cuando suele aumentar el número de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera sur.

"Durante tres años, Joe Biden ha liderado la seguridad fronteriza y los republicanos del Congreso la han obstruido, todo en nombre de la política", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates.

La inmigración se cita con frecuencia en las encuestas como una de las principales preocupaciones de los votantes en las



La inmigración es una de las principales preocupaciones de los votantes en estas elecciones. BLOOMBERG

Las entradas mensuales de inmigrantes por la frontera sur alcanzaron un máximo de 300.000 en diciembre de 2023

Limitando los derechos de asilo se arriesga a alienar aún más a algunos votantes demócratas de izquierda elecciones presidenciales de este año, y se espera que esto beneficie a Trump en noviembre.

El expresidente ha prometido planes draconianos contra la inmigración que incluyen un plan de deportación masiva y el uso del ejército para hacer cumplir sus políticas. También ha descrito a los inmigrantes como "envenenadores de la sangre de nuestro país", en un lenguaje que, según los demócratas, recuerda a la retórica racista de la Alemania nazi.

"Seamos claros: la orden ejecutiva de Joe Biden es para la amnistía, no para la seguridad fronteriza", dijo la vocera del equipo de campaña de Trump, Karoline Leavitt, en respuesta a las nuevas medidas.

Según la agencia estadouni-

dense de Aduanas y Protección Fronteriza, las entradas mensuales de inmigrantes por la frontera sur alcanzaron un máximo arriba de las 300.000 en diciembre del año pasado, antes de descender a 178.000 en abril, una cifra inferior a la del mismo mes en 2022 y 2023.

Biden se ha visto presionado para adoptar una línea más dura en materia de inmigración no sólo por los republicanos, sino también por algunos demócratas de estados fronterizos como Arizona y Texas.

Aunque al principio de su mandato presentó un plan de reforma a largo plazo del sistema de inmigración y asilo, ha sido criticado por su lentitud a la hora de responder al aumento de las llegadas.\_\_\_

## Negocios



#### Peñaflor amplía acuerdo por energía verde

Firmó con Pampa Energía un convenio para incrementar el volumen de electricidad de generación eólica por un plazo de cinco años.

ACUERDO GLOBAL

## Iveco y Foton harán utilitarios eléctricos y estudian nuevos países para producirlos



Durante la firma del acuerdo estuvo presente una delegación del Grupo Iveco que incluía al CEO, Gerrit Marx, y el presidente de Foton, entre otros

El grupo italiano y la fabricante china llegaron a un acuerdo preliminar para cooperar en el desarrollo de vehículos comerciales livianos eléctricos que repercutirá en el competitivo mercado argentino.

\_\_\_ Florencia Lendoiro

\_\_\_ flendoiro@cronista.com

El grupo italiano Iveco y la china Foton llegaron a un acuerdo preliminar para cooperar en el desarrollo del segmento de utilitarios eléctricos en Europa y Sudamérica, lo que repercutirá en el competitivo mercado argentino de vehículos comerciales. Incluye, además, el estudio de fabricar en alguno de los países donde las marcas todavía no tienen actividad.

El fabricante italiano de camiones y autobuses lo informó oficialmente en un comunicado en el que aclaró que ambas empresas "investigarán la opción de utilizar los canales de venta de Iveco para la comercialización de una furgoneta eléctrica en Europa y América del Sur en la categoría más ligera" de menos de 3,5 toneladas.

El Grupo Iveco, líder global del mercado en el segmento de utilitarios, dijo en marzo que planeaba centrarse en nuevas y más profundas asociaciones para el crecimiento futuro, al tiempo que dio a conocer un Hasta mayo, se vendieron 45.795 vehículos comerciales livianos en Argentina, 26,1% menos que en 2023

El acuerdo incluye las cadenas de insumos locales, e impulsa la red de puntos de venta y talleres de Iveco. plan de negocios a cinco años con el objetivo de un aumento del 20% en los ingresos para 2028.

La asociación con Foton forma parte de su "estrategia global de electrificación para ampliar" su gama por debajo de la categoría que cubren sus furgonetas Daily más vendidas y de mayor tamaño.Iveco y Foton no hablaron todavía de montos involucrados en la operación pero sí admitieron que explorarán más adelante sinergias adicionales, incluyendo otras actividades en Europa y América del Sur, y las oportunidades de suministro a través de la unidad de Iveco de tren de potencia FPT Industrial. Y un tema clave: el acuerdo incluye la posible localización de actividades en Europa y América del Sur, que se evaluarán en una etapa posterior.

En la Argentina, el segmento de vehículos comerciales livianos está debilitado como consecuencia de problemas generales en el mercado automotor y de la caída del consumo y la actividad general, que repercute directamente.

Hasta mayo, se patentaron en el país 45.795 vehículos en el segmento, un 26,1% menos que en el mismo período que el año anterior. En la evolución mensual, sin embargo, las ventas suben tanto para Iveco como para Foton.

Tomando en cuenta la venta de autos y comerciales livianos (como lo informa la asociación de concesionarios Acara), Iveco vendió en los primeros cinco meses del año 303 unidades, un 32,1% menos que en ese lapso de 2023. La compañía fabrica en el país hace 50 años en su polo industrial en Ferreyra, en Córdoba.

En cuanto a Foton, la marca está presente en la Argentina a través de su representante Corven pero pertenece al Grupo BAIC en China, fue ganando terreno en el mercado aunque con respecto al año pasado los números muestran rojo. En comerciales livianos hasta mayo, se patentaron 105 unidades de la marca, 48,3% menos que en los primeros cinco meses del año pasado.

A nivel global, a principios de este año, Iveco firmó un acuerdo con Hyundai Motor para que el grupo surcoreano suministrara un vehículo comercial ligero totalmente eléctrico al fabricante italiano de camiones y autobuses, ampliando así un acuerdo de colaboración ya existente. Este deal, en principio, se pensó para Europa.

El acuerdo con Foton está centrado además en las cadenas de insumos regionales y locales de cada país, incluida la Argentina, además de apoyar aún más el crecimiento de la red de puntos de venta y talleres de Iveco.

Durante la firma estuvo presente una delegación del Grupo Iveco que incluía al CEO Gerrit Marx y el presidente de Foton, Chang Rui, entre otros. Negocios Nércoles 5 de junio de 2024



Mostaza tiene 180 locales (el 60% son franquicias) y proyecta llegar a los 350 en los próximos cuatro años

TENDRÁ PRESENCIA EN TODAS LAS PROVINCIAS

# Mostaza invertirá u\$s 30 millones este año en la apertura de locales

Su plan es de 30 inauguraciones este año. Comenzó con un restaurante de 1370 m2 en Parque Leloir. La próxima locación será Formosa, el único punto del país que le faltaba cubrir

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

Mostaza anunció su plan de expansión 2024 mediante el cual prevé una inversión de u\$s 30 millones que le permitan sumar 30 nuevos locales a su red de comidas rápidas.

En su estrategia diseñada desde 2021 para dar batalla y liderar el mercado que tiene como jugadores a los gigantes mundiales McDonald's y Burger King, la marca concretó también la apertura de un mega local en Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

El gigante nacional del fast food espera cerrar el año con un total de 30 nuevos locales gracias a una inversión estimada de u\$s 30 millones, que aporta la cadena en si misma como sus franquiciantes que explican seis de cada 10 locales.

Pablo De Marco, director de Expansión y Desarrollo de Mostaza, explicó que la marca viene hace unos cuantos años expandiéndose de manera fuerte, con 32 nuevos locales en 2023, otros 30 para el presente ciclo, y el año que viene entre 25 a 30 aperturas, y así al menos por los próximos cuatro años.

La apertura en Parque Leloir, ubicado sobre la colectora del Acceso Oeste, se encuentra dentro del nuevo polo gastronómico de la zona y demandó una inversión de u\$s 2 millones, casi el doble del promedio debido a la magnitud de la obra.

Con un total de 1370 m2 distribuidos en tres niveles, el formato del nuevo local es Auto Mostaza Full las 24 horas, contando también con venta en vía pública y delivery.

Además, el 75% de los 60 empleados ingresaron gracias al programa Primer Empleo de la compañía, destinado a jóvenes de menos de 21 años que inician en el mercado laboral

Este año, la firma tendrá presencia en todas las provincias con la apertura en el segundo semestre de un local en la ciudad de Formosa, y de las 180 sucursales actuales espera llegar a las 350 en los próximos cuatro años como objetivo de expansión, reforzando provincias y ciudades ya mapeadas.

La inversión proyectada para este 2024 se viene concretando a través de dos formatos. El más tradicional mediante los locales de vía pública que se ubican al pie de calle, con 250 a 300 metros cuadrados de salón, y el otro modelo Auto Mostaza con estacionamiento y área de despacho para automovilistas.

Con el aporte de los franquiciantes, la marca busca crecer a ritmo superior a su competencia durante los próximos años para ser la principal cadena de comidas rápidas, para luego analizar la posibilidad de la internacionalización y expandir el modelo a los países de la región.

La financiación es una herramienta clave del negocio a la que se accede ya sea a través de bancos privados o públicos o mediante el aporte de las franquicias que cuentan con capital propio y genuino, en particular si se trata de la apertura del primer local.

Tras el golpe al consumo de la primera parte del año, De Marco destacó que "el negocio de la hamburguesa es muy elástico, en el que cada vez más gente se vuelca al rubro y las nuevas generaciones que van creciendo y formando familias son más afines al producto".

Pero ese desarrollo, también se apuntala con el lanzamiento en nuevos productos de los cuales habrá varios en lo que resta del año, en particular orientados al segmento de cafetería, un espacio en que Mostaza busca consolidar su oferta y atraer nuevos clientes.

SE FINANCIA LA COMPRA DE PASAJES

## Tres aéreas ya se subieron al 'PreViaje' de Milei y Scioli

\_ Lola Loustalot

\_\_\_ lloustalot@cronista.com

Las líneas aéreas se suman al Argentina Emerge, un programa que creó la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación junto con provincias, municipios, empresas y entidades de la industria del turismo para ofrecer financiamiento (cuotas fijas y sin interés), descuentos y promociones para viajar por el país.

La estrategia que busca dar un impulso al turismo tras el fin del PreViaje, se podrá utilizar para recorrer el país durante todo el año. Uno de los beneficios más relevantes del proyecto es la posibilidad de financiar la compra de pasajes de avión.

Flybondi, JetSmart y Aerolíneas Argentinas son las aéreas que participan de esta iniciativa. En todos los casos, ofrecen tres, seis y 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard para clientes del Banco Nación.

En tanto, Flybondi brindará la posibilidad de comprar tickets en tres cuotas sin interés con cualquier banco hasta el 9 de junio. La compañía, que comenzó a operar en la Argentina en 2018 y que ya transportó a más de 11 millones de pasajeros, ofrecerá este tipo de financiamiento para sus 18 rutas nacionales.

El programa también incluye descuentos de hasta el 30% en pasajes de colectivos de larga distancia, del 20% en hotelería, paquetes de turismo en cuotas y promociones en centros de esquí. Las provincias, por su parte, participan de la iniciativa con sus propias promociones. Hasta el momento, las aéreas extranjeras que operan en el país no formarán parte del programa Argentina Emerge, ya que la iniciativa se focaliza en el turismo interno.

Tras la desregulación del mercado aerocomercial y con el objetivo de que cualquier aerolínea pueda volar a cualquier destino de ambos países sin restricciones de frecuencia o capacidad, fomentando la competencia, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli afirmó estar en conversaciones con diferentes países de la región -se destacan Uruguay, Paraguay y Perú-para implementar el programa de Cielos Abiertos que impulsó el Presidente Javier Milei.

De hecho, en el marco del

La estrategia busca dar un impulso al turismo. Se podrá usar para recorrer el país durante todo el año

Congreso de la Asociación Internacional de Ferias de América (Afida), que se desarrolló esta semana en Buenos Aires, Scioli se refirió a la política "la implementación de la mayor revolución de cielos abiertos que se recuerde en nuestro país y en la región".

A su vez, en la Reunión de ministros de Turismo del Mercosur que se llevó a cabo en Paraguay, el funcionario destacó la importancia del sector en la economía regional: "Sabemos que la mayor conectividad aérea da más competitividad y significa trabajo para más de 40 rubros de la economía"......



Hay tres, seis y hasta 12 cuotas sin interés para destinos locales



ноу

MIN

MÁX



MIN 14 MÁX 19°

VIERNE

16°

MÁX 20°



### **B** Lado B

## La UBA volvió a ser la mejor universidad de América latina



Este año la UBA subió 24 escalones y se situó en el puesto 71 del ranking global de universidades

La casa de estudios ingresó entre las 100 mejores del mundo, según el relevamiento de la consultora QS World University

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

a Universidad de Buenos Aires (UBA) se ubicó como la mejor casa de estudios de América latina y número 71 en el mundo, según el ranking QS World University. Así, volvió a la posición que había ocupado ocho años hasta 2023, cuando había sido superada por las universidades de Sao Paulo y la Autónoma de México (UNAM).

La noticia llega tras la controversia que vivió la universidad con el Gobierno nacional por el recorte de fondos, que en abril derivó en una masiva manifestación para reclamar por más presupuesto. De hecho, la falta de dinero para su funcionamiento es una de las sombras que, según el estudio, aparecen en el futuro de la casa de estudios.

Este año, la UBA escaló 24 posiciones con respecto a 2024. La caída del año pasado, según se había explicado, había sido consecuencia de un cambio en la metodología del listado. Además, aventaja en 410 posiciones a la Universidad Católica Argentina (UCA), la siguiente casa de altos estudios argentina del ranking, que se ubicó en el puesto 481.

El listado, elaborado por la consultora Quacquarelli Symonds, incluye 1500 uniEl reporte señala que la Argentina se mantuvo relativamente estable en esta edición del ranking QS World University, con una tasa global de descenso del 12 por ciento

versidades de 106 sistemas de formación universitaria. Estados Unidos es el país más representado con 197 universidades clasificadas, seguido del Reino Unido con 90 y China con 71. La Argentina alberga 25 universidades clasificadas. De ellas, cinco mejoraron su clasificación en 2025 y ocho descendieron, mientras que 12 permanecen estables en su rango o banda.

"La UBA brilla en la clasificación de este año, recuperando el primer puesto en América latina tras un breve paréntesis. Sin embargo, su éxito pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentran las demás universidades del país, ya que la segunda universidad mejor clasificada se encuentra 410 puestos detrás", destacó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

El reporte señala que la Argentina se mantuvo relativamente estable en esta edición de la clasificación, con una tasa global de descenso del 12%. Sin embargo, señala que el futuro de su sistema de formación universitaria parece precario: "Las recientes protestas masivas contra los recortes de financiación y las medidas de austeridad del gobierno subrayan la importancia social e histórica de las universidades públicas argentinas".

Otro de los puntos destacables del ranking fue el ingreso de la UCA entre las 500 mejores universidades del mundo, con un ascenso de 33 posiciones en el ranking global. Este puesto lo consiguió, en gran medida, gracias a la tasa de empleabilidad de sus graduados y a sus recursos docentes.

Además, el país mostró un aumento significativo de la tasa de empleo de sus graduados universitarios. Este año, el 76% de sus universidades mejoró en ese aspecto. De acuerdo con el informe, este dato sugiere una enseñanza de alta calidad y una buena preparación para el trabajo.

El relevamiento señala que la Investigación sigue siendo un reto para las universidades argentinas. Todas cayeron en la tabla de impacto de su investigación basada en el número de citas por facultad, y ninguna se encuentra entre las 1000 mejores universidades de Investigación del mundo.



#### **ALL YOU NEED TO KNOW**

## CHINA DAILY 中國 和



BESTIA EN EL ARTE CHINO P4

EN ESTE SUPLEMENTO, PREPARADO POR CHINA DAILY, REPÚBLICA POPULAR CHINA, NO SE INVOLUCRÓ A LOS DEPARTAMENTOS DE NOTICIAS DEL DIARIO UNO, LA CAPITAL NI EL CRONISTA COMERCIAL

JUN.5.2024

## Nuevas fuerzas productivas de calidad consideradas esenciales para el futuro

Los esfuerzos del país inyectan nueva vitalidad a la economía global

Por MA SI y LIU ZHIHUA

Con un nuevo automóvil saliendo de la línea de producción cada 76 segundos y más de 700 robots perfectamente integrados en el proceso de manufacturación, una fábrica de vehículos de nueva energía en Beijing está marcando el camino a seguir para la industria automotriz.

Esta fábrica, dirigida por Xiaomi Corp, está estableciendo nuevos estándares de eficiencia e innovación. Impulsada por tecnología de inteligencia artificial, la planta ha desarrollado un sistema autónomo de inspección de calidad por rayos X destinado a garantizar que todas las partes críticas del proceso de producción se sometan a un control de alta precisión para garantizar la calidad.

A medida que crece la demanda mundial de vehículos de nueva energía, plantas como esta están preparadas para ayudar a dar forma al futuro de la industria automotriz.

"Las funciones de conducción inteligente de los coches eléctricos serán decisivas en los próximos 10 años", señaló Lei Jun, presidente y director ejecutivo de Xiaomi Corp. La compañía se está asociando con proveedores



Un empleado trabaja en un fabricante de chips en Huaian, provincia de Jiangsu. ZHAO QIRUI / PARA CHINA DAILY

chinos e internacionales para fabricar automóviles lo más inteligentes posible, afirmó.

La fábrica personifica cómo el esfuerzo de China por cultivar "nuevas fuerzas productivas de calidad" está impulsando el desarrollo de alta calidad del país e inyectando nueva vitalidad a la economía global, según ejecutivos empresariales y expertos.

El presidente chino, Xi Jinping, propuso el término en septiembre pasado y expuso la teoría de las nuevas fuerzas productivas de calidad durante una gira de inspección por la provincia de Hunan en marzo.

El presidente indicó que la innovación tecnológica es el elemento central para desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad, y se deben hacer esfuerzos para involucrar de manera proactiva a instituciones de investigación y desarrollo de primer nivel nacionales y extranjeras para mejorar las capacidades de innovación autónomas en campos clave.

La teoría ha tocado la fibra sensible de empresarios chinos y extranjeros, ya que ven abundantes oportunidades que surgen del crecimiento impulsado por la innovación del país y dicen que China seguirá desempeñando un papel crucial en el fomento de la recuperación económica mundial.

Tim Cook, director ejecutivo del fabricante de computadoras y teléfonos inteligentes Apple, destacó la importancia de que el país se enfoque en el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de alta calidad.

"Apple y China han crecido juntas durante las últimas tres décadas, un tipo de relación simbiótica que ambos disfrutaron", dijo, y agregó que los proveedores chinos de Apple ahora tienen la fabricación más avanzada del mundo.

"Si nos fijamos en el nivel de automatización, no se trata simplemente

de una automatización estándar. Es una automatización personalizada. Disponen de tecnología robótica, vehículos autónomos y sistemas de visión altamente precisos", continuó. "No hay cadena de suministro en el mundo más crítica para Apple que la de China. Hemos estado construyendo e invirtiendo cada vez más aquí".

Denis Depoux, director general global de la consultora de mercado Roland Berger, sostuvo que el concepto de nuevas fuerzas productivas de calidad indica el cambio estratégico de China hacia un crecimiento económico moderno y sostenible.

"Las viejas narrativas sobre China, caracterizadas por bajos costos laborales, productos con poco valor agregado, exportaciones masivas e inversiones significativas en infraestructura, han llegado a su fin", declaró. "La nueva narrativa sobre China se centra en aspectos como la manufactura avanzada, la descarbonización, la creciente capacidad de innovación y la economía de servicios".

Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia en Nueva York, destacó: "La fortaleza actual de China radica en su liderazgo en diversas innovaciones tecnológicas clave para el futuro, como soluciones energéticas bajas en carbono, vehículos eléctricos, baterías, cadenas de suministro, trenes de alta velocidad y otros sectores. Estos avances serán muy beneficiosos para el crecimiento de China".

#### Una estrecha cooperación hacia el espacio

Por WANG YANAN

China, como país en desarrollo, ha logrado avances significativos en la tecnología espacial y prioriza la cooperación con otros países en desarrollo para garantizar un acceso equitativo a los recursos espaciales.

El compromiso de China con una cooperación global equitativa y mutuamente beneficiosa garantiza que los países participantes puedan sincronizar su acceso a la tecnología espacial, ampliar las fronteras del conocimiento humano y aprovechar la experiencia de China en la investigación espacial para desarrollar sus sectores agrícola, industrial y sanitario, e impulsar su economía.

En los últimos años, se ha ampliado la cooperación de China con los países latinoamericanos en tecnología espacial. Ha participado en la construcción de instalaciones de control terrestre de satélites, capacitando personal técnico y ayudando a mejorar sus habilidades de fabricación de satélites. Este enfoque colaborativo no

solo ha facilitado el desarrollo sostenible de las aplicaciones espaciales en América Latina, sino que también ha permitido a China utilizar instalaciones de comunicaciones y rastreo satelital en la región para apoyar su propio programa espacial, incluida la exploración del espacio profundo.

La creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio en México en 2021 es una prueba del compromiso de la región con la exploración y el desarrollo espacial. Sin embargo, la colaboración de China con países latinoamericanos en tecnología espacial es anterior a la creación de la agencia; comenzó a fines de los años 1980.

China ha lanzado satélites para varios países latinoamericanos, incluido Brasil, brindando un apoyo vital para sus esfuerzos de comunicación y estudio de recursos. También ha demostrado cooperación en tecnología espacial con países como Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela. Dicha colaboración no solo ha reforzado la capacidad espacial de los países latinoamericanos, sino que también ha fomentado el desarrollo económico y el avance tecnológico en la región.

El papel cada vez mayor de China en la cooperación en tecnología espacial con los países latinoamericanos es muy prometedor para el futuro de la exploración y el desarrollo espacial. Al unir esfuerzos y recursos, China y los países latinoamericanos pueden fortalecer sus capacidades espaciales y avanzar en la exploración científica e innovación tecnológica de manera conjunta.

El autor es un experto aeroespacial de la Universidad de Beihang, Esta es una versión traducida y resumida de un articulo publicado en China Daily. Las opiniones no reflejan necesariamente las de China Daily.



Una agricultora de castañas trabaja en los campos del condado de Kuancheng, provincia de Hebei, durante la cosecha de septiembre pasado. PARA USO DE CHINA DAILY

## Cimientos de la sostenibilidad

#### Un antiguo sistema de cultivo impulsa el desarrollo ecológico

Por ALEXIS HOOI
y ZHANG YU

El agricultor Liu Jingyi jugaba en el castaño familiar justo afuera de su jardín cuando era niño, trepando por sus ramas hasta el hueco de su tronco.

"Era un árbol grande, con un tronco de aproximadamente un metro de ancho, probablemente tenía más de 600 años y formaba parte de nuestras vidas", dijo Liu, que ahora tiene 79 años.

Liu pertenece a la quinta generación de cultivadores de castañas en la aldea de Aiyukou del condado autónomo manchú de Kuancheng en Chengde, provincia de Hebei.

La aldea es un centro de cultivo de castañas. Más de 400 hogares de Aiyukou que cubren casi 700 hectáreas de tierras de cultivo producen alrededor de 1.000 toneladas métricas de nueces al año, y muchos de los árboles tienen cientos de años. Alrededor de 50.000 hectáreas en Kuancheng se utilizan para cultivar castañas, con un valor de producción anual de 860 millones de yuanes (u\$s 119 millones), según las últimas cifras de la industria.

Los residentes locales están justificadamente orgullosos de sus castañas dulces y regordetas, cultivadas con prácticas agrícolas probadas que se remontan a la dinastía Han (206 a. C.-220). Dos castaños icónicos de Kuancheng, que según los especialistas forestales fueron plantados en el año 1303, todavía dan frutos.

El condado ahora está preparado para aprovechar las últimas tendencias de desarrollo ecológico tras un reconocimiento global a su modelo de sostenibilidad. En noviembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura incluyó el sistema tradicional de plantación ecológica de castaños de Kuancheng en su lista de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, citando su rico contenido cultural que encarna "la visión ecológica de respetar la naturaleza y la forma de organización social que promueve la producción de agricultura".

Desde 2005, la organización ha designado al menos 86 sistemas en 26 países como sitios de patrimonio agricola bajo su programa. China ocupó el primer lugar en el mundo en 2023, con un total de 22 sistemas.

"El cultivo del castaño, que evolucionó desde la antigüedad, abarca terrazas de suelo racionalmente distribuidas, pozos y canales de riego personalizados, fertilización natural y control de plagas, y cultivos complementarios como setas y cereales, así como aves de corral criadas en libertad bajo los árboles, que en conjunto ofrecen una tradición agrícola de circuito cerrado, integral, eficiente y ecológica transmitida de generación en generación", señaló Shang Heli, director de cultivos económicos de la oficina de agricultura y asuntos rurales de Kuancheng, quien estuvo estrechamente involucrado en la solicitud del condado para su inclusión en la lista de patrimonio de la ONU.

La visión ecológica de Kuancheng de respetar la naturaleza y la organización social que sustenta la producción agrícola refleja a su vez sus ricas connotaciones culturales, según la ONU.

Poco a poco se ha ido formando en la zona un "valor simbólico cultural" de la castaña, como lo demuestra la cultura alimentaria de este fruto.

El cultivo "puede considerarse no solo un alimento básico, sino también una fruta y una medicina. El castaño es reconocido localmente como un símbolo espiritual de buen augurio, y la determinación y las leyendas, historias y obras literarias relacionadas con el castaño, así como los castaños centenarios, sirven como símbolos históricos y culturales", según la lista de patrimonio de la ONU.

Los residentes de Kuancheng, como la empresaria Liu Jianxia, de 40 años, están recurriendo a sus raíces para aprovechar los últimos avances y promocionar las castañas de Kuancheng en el país y en el extranjero.

Sus tres tiendas, dos en el centro de la ciudad y una en el condado, que venden castañas y otros productos alimenticios, contribuyen a recaudar más de 2 millones de yuanes al año.

Además de centrarse en las tendencias del comercio electrónico, como la transmisión en vivo, Liu invierte en equipos modernos de procesamiento de alimentos y envases atractivos de productos para satisfacer los gustos cambiantes de los consumidores.

"Hemos cosechado muchas de nuestras castañas, que están profundamente arraigadas en nuestra historia, cultura y forma de vida. Parece natural compartir la riqueza de nuestro hogar con todos", expresó.

#### El futuro brillante comienza desde la alimentación escolar

Por HOU CHENCHEN y ZHAO RUINAN

China tiene un papel fundamental que desempeñar en la cooperación Sur-Sur, como la creación de programas de alimentación escolar más sostenibles en los países en desarrollo en medio de los desafíos económicos posteriores a la pandemia, el cambio climático y el aumento de los precios de los alimentos, señaló un funcionario de las Naciones Unidas.

"El Gobierno chino adoptó directrices nutricionales adecuadas e innovaciones en áreas como el enriquecimiento de alimentos para abordar la anemia, así como un marco de seguimiento eficaz para las comidas escolares", afirmó Carmen Burbano de Lara, directora de alimentación escolar y protección social del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU durante una visita reciente a China.

"Lo que China ha hecho aquí es inspirador y la escala que alcanzó es muy importante para que otros países aprendan de ella", señaló.

Desde 2018, el PMA de China, junto con los gobiernos locales, ha llevado a cabo iniciativas de prueba para mejorar la nutrición preescolar en las zonas rurales del país, incluidas las provincias de Hunan, Gansu y Sichuan y la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, dirigidas a niños abandonados y familias de bajos ingresos.

La enorme inversión realizada por el Gobierno chino para garantizar la nutrición de los niños en los últimos años es particularmente significativa, afirmó Burbano de Lara. "Con cada visita a China pude ver que se capacitaba a los cocineros, se mejoraba la infraestructura de las escuelas y se fortificaban alimentos como el arroz y la salsa de soja", agregó.

En 2022, China se unió a la Coalición de Comidas Escolares, una plataforma para restaurar los programas de alimentación escolar que habían colapsado tras la pandemia de COVID-19. Ahora, China trabaja con otros gobiernos para restablecer las comidas escolares en todo el mundo.

"A medida que la comunidad mundial presta más atención a las comidas escolares, es imperativo ayudar a los países de bajos ingresos a crear programas de alimentación escolar más sostenibles", dijo Burbano de Lara.

Los países de bajos ingresos están rezagados del resto del mundo en lo que respecta a suministrar comidas a los niños. Alrededor del 61 % de los niños en países de altos ingresos reciben alimentos en las escuelas, mientras que solo el 18 % de los niños en países de bajos ingresos tiene acceso a este beneficio, según un informe del PMA.

Las estadísticas también muestran que, aunque ha habido una recuperación general, el alcance de las comidas escolares en los países de bajos ingresos sigue estando un 4 % por debajo de los niveles prepandémicos, según el informe del PMA, "El estado de la alimentación escolar en el mundo 2022". Hasta 2022, la cantidad de ayuda financiera internacional que recibieron estas escuelas se redujo de aproximadamente u\$s 267 millones a u\$s 214 millones en dos años.

"Me gustaría ver sistemas alimentarios más sostenibles que vinculen a los pequeños agricultores con las escuelas y los niños", sostuvo Burbano de Lara, "Todas las escuelas pueden tener energía limpia para cocinar y las mujeres pueden tener más acceso a empleos a través de estos sistemas".

En el caso de la prefectura autónoma de las etnias tujia y miao de Xiangxí en la provincia de Hunan, en el centro de China, un programa de mejora nutricional lanzado por el PMA de China es parte de una campaña de revitalización rural que beneficia a los agricultores locales y construye una cadena de suministro agricola.



Los alumnos disfrutan de un almuerzo nutritivo y gratuito en Xishan, condado de Congjiang de la provincia de Guizhou. YANG WENBIN / XINHUA

## Las multinacionales buscan nuevos puntos de crecimiento en China

Se esperan ganancias a largo plazo de los esfuerzos ecológicos y la manufactura de alta gama del país

Por ZHONG NAN

En China, Covestro AG, un fabricante alemán de productos químicos, está instalando una nueva planta en Zhuhai, provincia de Guangdong; Schneider Electric SE, conglomerado industrial francés, construirá un parque industrial en Xiamen, provincia de Fujian; y Bridgestone Corp, una empresa japonesa de neumáticos, ha anunciado que invertirá 562 millones de yuanes (u\$s 77,6 millones) en el país durante los próximos tres años.

Estos acontecimientos corporativos aparentemente inconexos tienen algo en común: representan una tendencia de las corporaciones multinacionales que buscan nuevos puntos de crecimiento en la transformación verde de China y el rápido desarrollo de su sector manufacturero de alta gama.

En un contexto de incertidumbre económica global, la búsqueda de inversiones seguras y sostenibles ha ganado relevancia en todo el mundo. Las multinacionales, especialmente aquellas que se dedican a materiales de alta gama, piezas y componentes industriales, así como industrias relacionadas con la ecologia, están priorizando el rendimiento a largo plazo.

Con este fin, están estableciendo más centros de innovación y fábricas avanzadas en China para mantener la competitividad mientras se enfrentan a los desafíos futuros.

Por ejemplo, Marelli Holdings Co Ltd, un proveedor italo-japonés de productos de movilidad para la industria automotriz, pronto ampliará su equipo de ingeniería en China de 800 a 1.000 personas para satisfacer la creciente demanda de innovación.

David Slump, presidente y director ejecutivo del grupo, afirmó que Marelli aprovechará la ola de vehículos eléctricos en China, suministrando productos que incluyen desde iluminación y electrónica para autos hasta soluciones de software a sus socios en el país.

Desestimando la narrativa de "sobrecapacidad productiva de China" promovida por algunas naciones occidentales, especialmente en las áreas de nuevas industrias energéticas, Slump señaló que China, reconocida mundialmente como un importante mercado de vehículos eléctricos y sede de algunos de los principales fabricantes de la industria, creará oportunidades sustanciales para las empresas globales, con el objetivo de mantener un crecimiento sólido en este floreciente sector.

Markus Steilemann, director ejecutivo de Covestro, sostuvo que se opone a la narrativa de que "China tiene sobrecapacidad productiva" y no es partidario de regulaciones excesivas, especialmente en mercados donde el libre comercio es esencial.

Las medidas y restricciones excesivamente prohibitivas pueden no aumentar efectivamente la productividad, y criticar la sobrecapacidad productiva percibida no es el camino



Una vista del stand de Schneider Electric SE durante una exposición en Shanghai. PARA USO DE CHINA DAILY

correcto hacia la cooperación global, sostuvo Steilemann, agregando que alrededor del 75 % de la inversión planificada de Covestro en la región de Asia y el Pacífico se realizará en China durante los próximos tres años.

Sin revelar la cifra concreta de inversión, el ejecutivo alemán afirmó que Covestro está construyendo actualmente una planta para fabricar poliuretanos termoplásticos en Zhuhai, con una capacidad de producción anual de 120.000 toneladas métricas hasta 2033.

Además del anuncio sobre la construcción de un parque industrial en Xiamen para fabricar equipos de media tensión, Schneider Electric planea iniciar la segunda fase de su proyecto experimental de innovación en energía eléctrica en Shanghai en el segundo semestre de este año. Esta medida tiene como objetivo mejorar aún más la huella de innovación local de la empresa francesa en China.

Vincent Bruneau, vicepresidente de cadena de suministro global de Schneider Electric para China, destacó que este nuevo parque industrial de Xiamen se convertirá en un importante centro de investigación y desarrollo, fabricación y suministro para Rueil-Malmaison, un grupo con sede en Francia, a fin de suministrar equipos de media tensión tanto al mercado chino como al global. Está previsto

que el parque entre en funcionamiento en 2025.

Pan Yuanyuan, investigador adjunto del Instituto de Economía y Política Mundiales bajo la Academia de Ciencias Sociales de China, señaló que la abundancia de escenarios de aplicación innovadores de China, respaldados por políticas favorables y un mercado floreciente, seguirá siendo atractivo para los inversores globales.

Los últimos datos del Ministerio de Comercio muestran que el número de nuevas empresas con inversión extranjera establecidas en China alcanzó las 16.805 en los primeros cuatro meses del año, lo que representa un aumento interanual del 19,2 %.

### La lucha contra los contaminantes recibe elogios

Por LI MENGHAN

Los esfuerzos de China para controlar los contaminantes orgánicos obtuvieron el reconocimiento de los expertos ecológicos extranjeros.

"No se puede subestimar el papel fundamental de China en la gestión de productos químicos a escala mundial", señaló Rolph Payet, secretario ejecutivo de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo. "Desde la ratificación de enmiendas hasta la implementación de sus planes nacionales, China ha sido un ejemplo de dedicación al abordar los contaminantes orgánicos persistentes".

"La participación activa de China en los procedimientos científicos bajo el Convenio de Estocolmo, como el plan de monitoreo global de contaminantes orgánicos persistentes, subraya su compromiso no solo con la implementación doméstica sino también con el progreso regional y global", sostuvo Payet.

Hizo estas declaraciones el 17 de mayo en una reunión organizada por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China para conmemorar el XX aniversario de la entrada en vigor del Convenio de Estocolmo en el país.

El convenio, conocido formalmente como Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, fue adoptado en 2001 y entró en vigor en 2004, siendo China uno de los primeros países en firmarlo. Con 186 partes involucradas, el pacto ha conseguido una participación casi universal y también ha ampliado el número de tipos de contaminantes orgánicos



Una inspectora verifica la calidad de los platos hondos de papel biodegradable en una fábrica de Haikou, provincia de Hainan. SU BIKUN / PARA CHINA DAILY

persistentes que abarca. En inicio eran 12 y ahora son 34.

Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias químicas tóxicas que permanecen en el medio ambiente, se acumulan a lo largo de la cadena alimentaria y tienen el potencial de transportarse a larga distancia en el ambiente, lo que genera riesgos para la salud humana y la naturaleza. Entre ellos figuran ciertos pesticidas, productos químicos industriales y subproductos no previstos derivados de procesos industriales.

Al ser la parte que más contribuye al presupuesto central de la convención, China se ha esforzado por regular estos contaminantes y sus medidas internas han aumentado considerablemente, señaló Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

China ha eliminado de forma gradual 29 de los 34 tipos de contaminantes, ha limpiado más de 100.000 toneladas métricas de residuos de contaminantes orgánicos persistentes cada año y ha reducido la intensidad de las emisiones de dioxinas en las principales industrias, añadió Andersen.

Además, María Helena Semedo, subdirectora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, resaltó la conexión entre la gestión de productos químicos y la agricultura sostenible, elogiando a China por sus logros en la progresiva eliminación de la producción, uso, importación y exportación de la mayoría de los contaminantes orgánicos persistentes presentes en los pesticidas a través de políticas y programas. China ha promovido alternativas más seguras y abogado por prácticas agrículas más ecológicas.

"Solo trabajando juntos podremos trascender los límites de la innovación, la ciencia y la tecnología para desarrollar soluciones sostenibles que nos permitan gestionar de manera efectiva los contaminantes orgánicos persistentes", afirmó Semedo.

## Ocho mil años del dragón

Una exposición repasa la presencia histórica de esta bestia en el arte chino

Por WANG RU

En China, el dragón tiene connotaciones culturales especiales y permanentes. Dado que este año marca el Año del Dragón, el quinto animal del zodiaco chino tradicional, hay decoraciones de dragones por todas partes. De hecho, las primeras imágenes de dragones se hicieron hace unos 8.000 años. Desde entonces, se ha creado una sorprendente cantidad de exquisitos artefactos con este motivo.

Una exposición en curso en el Museo Arqueológico Chino de Beijing ha reunido muchos de estos artefactos. La exposición comenzó el 1 de mayo y se extenderá hasta el 31 de diciembre. Se trata de una muestra de 112 objetos desenterrados en 30 importantes sitios arqueológicos de todo el país.

Entre ellos se incluyen las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que datan de hace 4.300 a 5.300 años en Hangzhou, provincia de Zhejiang; el yacimiento de Erlitou, que en general se cree que fue una capital antigua de la dinastía Xia (siglos XXI-XVI a. C.) en Luoyang, provincia de Henan; las ruinas de Yinxu, una capital de fines de la dinastía Shang (siglos XVI-XI a. C.) en Anyang, Henan, y el sitio de Sanxingdui en Guanghan, provincia de Sichuan, que se remonta a más de 3.000 años.

Según Guo Wu, investigador del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China, el dragón es uno de los tótems chinos más importantes. Se cree que está estrechamente relacionado con la formación del Estado y la civilización de China.

"Queremos mostrar imágenes de los 8.000 años de historia del dragón en China para permitir a los visitantes comprender cómo ha evolucionado gradualmente junto con la formación de China y cómo es hoy", señaló.

La exposición comienza con fotografías de la imagen de dragón más antigua conocida del sitio Chahai en Fuxin, provincia de Liaoning, que está hecha de piedras apiladas de hace unos 8.000 años. La imagen mide 19,7 metros de largo y tiene una cabeza, un cuerpo y una cola reconocibles, y se infiere que fue utilizada en ceremonias de sacrificio.

Guo dijo que la evidencia arqueológi-



Un dragón de jade en forma de C en exhibición llama la atención de una visitante. FOTOS DE JIANG DONG / CHINA DAILY







Una corona de oro decorada con elementos de dragón, un cerdo-dragón de jade de la cultura Hongshan y una cabeza de dragón de bronce se encuentran entre los artefactos de la exposición.

ca revela que antes de las dinastías Xia y Shang, personas de diferentes áreas creaban tótems de dragones con imágenes variadas. Estas representaciones incorporaban rasgos de animales que les gustaban o consideraban misteriosos, como el cocodrilo, la serpiente, el cerdo y el oso. integrándolos con características del dragón.

Por ejemplo, una imagen de dragón del sitio de reliquias de Taosi en el condado de Xiangfen, provincia de Shanxi, que data de hace unos 4.000 años, tiene un cuerpo similar al de una serpiente. Otra de la cultura Hongshan, una cultura neolitica clave que existió hace entre 6.500 y 5.000 años en el norte de China. tiene colmillos y melenas. Una imagen del yacimiento de Lingjiatan en el condado de Hanshan, provincia de Anhui, que data de hace entre 5.800 y 5.300 años, tiene cuernos en la cabeza.

Paralelamente, los dragones encontrados en las reliquias de la dinastía Shang revelan que el pueblo Shang incorporó muchas de estas características en sus representaciones, lo que finalmente condujo a la creación de una imagen de dragón más unificada.

Los dragones de la dinastia Shang a menudo exhiben características como cuernos en sus cabezas, cuerpos que se asemejan a serpientes o cocodrilos, colmillos y melenas... Esto significa que, con el surgimiento de las monarquías que controlaban grandes áreas, las representaciones de dragones pasaron de ser variadas y dispersas a volverse unificadas por primera vez", sostuvo Guo.

Con el tiempo, el dragón se ha convertido en un símbolo cultural, y la gente atribuye cualidades espirituales a esta criatura mítica, entre ellas la rectitud y una búsqueda incesante de superación personal. Estas cualidades también se consideran parte del espíritu de China, según Guo.

Mencionó que otro cambio influyente en la imagen del dragón tuvo lugar durante la era Song del Sur (1127-1279), cuando Chen Rong pintó dragones de una manera que transmitía sus movimientos de torsión y giro en el cielo, con partes de sus cuerpos ocultas por las nubes. Esta representación particular del dragón ha perdurado a lo largo de los siglos y todavía es muy común en la actualidad.

#### Nuevo fósil de dinosaurio revoluciona el panorama

Por YAN DONGJIE

Científicos han descubierto huellas de dinosaurios de gran tamaño en la provincia de Fujian, que, según ellos, son las huellas de deinoniquiosaurio más grandes encontradas hasta ahora, lo que ha llevado a la creación de una nueva especie de género de huellas.

El equipo de investigación descubrió que en el gran sitio de huellas de dinosaurios del Cretácico superior (hace 110,5-66 millones de años) hallado en el condado de Shanghang, Longyan, hay algunas huellas grandes de deinoniquiosaurio, una especie de menos de 5 metros de largo y casi 2 metros de alto hasta la cadera, comparable en tamaño al tiranosaurio del sur de China y al Utahraptor.

El descubrimiento fue anunciado recientemente por un equipo de cientificos chinos y extranjeros dirigido por la Universidad de Geociencias de China (Beijing) y el Museo de Historia Natural de la Piedra de Yingliang, en Fujian.

En 2020, el museo y la universidad trabajaron conjuntamente en una expedición científica para buscar fósiles de dinosaurios en Fujian. El año pasado, el equipo de expedición llamó a este gran sitio de huellas de dinosaurios del Cretacico superior descubierto en Shanghang "Grupo de Huellas de Dinosaurios de Fujian Longxiang", y el artículo relacionado se publicó en la revista académica Cretaceous Research.

Xing Lida, profesor adjunto de la universidad, indicó que el sitio de huellas abarca un área grande, presenta buena conservación y una gran diversidad. Actualmente, se han identificado al menos ocho especies de dinosaurios, incluidos grandes saurópodos, terópodos y otros. Entre ellos, hay 12 huellas de dinosaurios terópodos de dos dedos, que se pueden dividir claramente en dos tipos de deinoniquiosaurios.

"Desde una perspectiva morfológica, las grandes huellas de dos dedos de Longxiang no coinciden con las características de todos los géneros de huellas de deinoniquiosaurio previamente establecidos", aclaró. Basándose en las necesidades de investigación, el equipo creó un nuevo grupo de clasificación y nombró a este tipo de huella Fujianipus yingliangi, que probablemente sea una huella dejada por un gran dinosaurio megalosáurido.

#### CONTÁCTENOS

Publicidad: +86 (0) 10 64918631; ads@chinadaily.com.cn Siguenos en: Facebook.com/chinadaily twitter.com/ChinaDailyUSA

CHINA DAILY USA 1500 Broadway, Suite 2800. New York, NY 10036

+1 212 537 8888 editor@chinadailyusa.com © 2024 China Daily Todos los derechos reservados